

Mientras desde la Mesa de Enlace resisten las declaraciones públicas de acuerdo con el nuevo dólar soja, en Rosario trepó un 43% el precio de la soja y se liquidó casi un millón de toneladas P/12/13

## Devaluadores sí, Devaluadores si, "Los fiscales vio vendedores también la Constitución"

Escriben: Raúl Dellatorre y Leandro Renou

Empezaron los alegatos de las defensas en el Juicio de Vialidad que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada. Los abogados de Héctor Garro, extitular de Vialidad en Santa Cruz, demolieron los argumentos de Luciani y Mola P/7

"Los fiscales violaron

Por Raúl Kollmann



Buenos Aires Mar | 06 | 09 | 2022 Año 36 - Nº 12.152 Precio de este ejemplar: \$200 Recargo venta interior: \$40 PERO NO IMPARCIALES

Imágenes de video revelaron que Brenda Uliarte, la novia del agresor, estuvo presente en la esquina de Juncal y Uruguay en el momento del intento de asesinato de Cristina Kirchner. También fue posible reconstruir los movimientos de la pareja durante todo el jueves. La investigación se concentra ahora en los celulares de cinco allegados a los detenidos P/2/3

# EL UNO PARA EL UTRU



#### **MENTIRA**

"Sicario" escribió la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata y adjuntó una foto de un joven al lado de Cristina Kirchner señalándolo como el brasileño que intentó asesinarla. El objetivo: contribuir a la campaña de odio y generar confusión sobre el atentado. Ignacio Barbieri, el joven en cuestión, empezó a recibir cataratas de amenazas e insultos por las redes sociales. "Generan un daño que no se puede volver atrás", dijo el estudiante de Derecho, militante kirchnerista, que está analizando iniciarle acciones legales a la referente antiderechos, que no para de atizar la violencia. Barbieri comentó que personas que no comparten sus ideas lo llamaron para decirle "pero ése no sos vos". "Ojalá les sirva para darse cuenta cómo mienten", se esperanzó.

El compromiso de un bono extra para los sectores más vulnerables, que se financiará con la liquidación de la soja, quedó confirmado en el Boletín Oficial

## Faltan montos y fechas

Hoy asume Liz Truss en el Reino Unido, la sucesora de Boris Johnson P/21

Otra dama de hierro Por Marcelo Justo

36

Homo Talentoso, por Rodrigo Fresán

#### Por Juan Ignacio Provéndola

Cuando en la madrugada del lunes un escuadrón a instancias de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía Federal tiró abajo la puerta del denominado "Centro Cultural Kyle Rittenhouse" y detuvo a José Derman, la noticia tomó por sorpresa sólo a quienes ignoraban la existencia de este oscuro sujeto, conocido en La Plata y alrededores por una ristra de hechos que recién ahora son observados con alarma. Derman había celebrado el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e incluso manifestó que se animaría él mismo a hacer algo similar. En-

tomado a gracia por quienes no podían creer cierto lo que este platense de 39 años publicaba en sus redes sociales: en el garaje de lo que supo ser su casa familiar en calle 5 entre 64 y 65 decidió fundar un espacio que, en lo formal, no generó ninguna acción más que los videos que Derman y sus eventuales secuaces filmaban. Unos exordios cargados de odio, intolerancia, negacionismo y la idea de que el marxismo amenaza desde cualquier esquina.

Quizás haya sido la nula atención a estas proclamas lo que jamás motivó acción policial alguna: del espacio no participaban más que José Derman y Sebastián Poch, otro extraño sujeto que aseguraba tener origen español y forzar ese acento, aunque en verdad

nicipal por vender café de una pava eléctrica sobre una mesa ubicada en la vereda. Nadie pareció reparar demasiado en la potencialidad peligrosa de este núcleo de extrema derecha.

Sin embargo, no es la primera vez que Derman debe comparecer ante la Justicia: en 2020 recibió varias denuncias de mujeres que lo acusaban de enviarles fotos de sus partes íntimas sin su consentimiento, además de mensajes intimidatorios y amenazantes. "Por culpa de femibolches como ustedes es que yo ya no puedo tener más relaciones sexuales con nadie", barruntaba Derman, quien se vanagloriaba de lo que hacía, al punto que él mismo hacía públicas estas acciones.

La causa no avanzó hacia ningún lado y en mayo pasado fue sobreseído por un tribunal porteño que lo declaró inimputable. El argumento era que padecía un trastorno "delirante paranoide", según una pericia psicológica y psiquiátrica. Como nunca lograron más adhesión que la de algún eventual curioso, ellos mismo se encargaron de llevar adelante acciones públicas para llamar la atención. Entre ellas se destacan actos vandálicos en locales partidos del Frente de Izquierda, ATE y murales de organismos de derechos humanos. Varios organismos de derechos humanos habían pedido públicamente una rápida intervención por estos episodios, aunque jamás padecieron sanción alguna.

Luego de todos esos ataques, el Kyle Rittenhouse recibió la visita de dos operadores políticos de Patricia Bullrich. Fue a fines de junio. También intentaron lograr lo mismo con Javier Milei y su espacio, desde el cuál se evaluó una posibilidad de la que el ahora diputado se despegó en su Twitter.

"Ellos no formaron una agrupación organizada ni un núcleo de partidos políticos. Son unos cortos de mente. Y ellos, como no tienen nada que perder, pueden animarse a cualquier cosa. Tuvo que pasar esto, la amenaza, para que accionaran", cuenta a Páginal 12 alguien que siguió bien de cerca el funcionamiento de esta célula. La pregunta, en efecto, es

cuál será la deriva judicial de

este hecho, teniendo en cuenta

que Derman ya había logrado

esquivar otra denuncia por su perfil psiquiátrico. El intento la detención. de atentado a la vicepresidenta Poco antes de ser apresada en la Cristina Kirchner demostró que no se necesitan demasiadas luces para cometer un hecho así. Y los muchachos del Kyle Rittenhouse ya acumularon demasiados episodios como ignorar su peligrosidad.

#### La detención de un supremacista

## El bunker del garaje



Milei en el local de Derman, el hombre que reivindicó el ataque a CFK.

tre los objetos decomisados durante el allanamiento se encontró un proyectil mortero de 83 milímetros que fue detonado horas después.

En el currículum de Derman se mezclan hechos varios de acoso y amenazas a mujeres (incluyendo denuncias que, hasta el momento, el Poder Judicial jamás hizo avanzar), vandalización de distintos locales de la capital bonaerense y una escalada de anticipos sobre hechos de violencia política como los que hizo el sábado, cuando en la red social de su espacio aseguró que él mismo se animaría a "perpetrar un atentado" contra Cristina Fernández. "Eso ni lo dudes" -respondió cuando le preguntaron públicamente si lo haría. Y siguió: "Esto es una guerra y prepárate vos para llorar en el cajón de muchos de tus kumpas, bolche sorete" -le dijo a otro.

Su vida y obra es propia de un libro de ciencia ficción, un relato kafkiano que incluso era

es argentino nacido en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ambos habían sido expulsados de Fuerza Unidaria (otro núcleo marginal de extrema derecha) por varias conductas, entre ellas haber manipulado dinero que les habían dado para administrar. Juntos se reordenaron entonces desde La Plata, donde orgullosamente anunciaron que iban a erigir "el primer espacio cultural de extrema derecha en esta ciudad y de toda la Argentina".

Al Kyle Rittenhouse (inaugurado el año pasado en "homenaje" al supremacista blanco que en 2020 asesinó a dos personas que manifestaban contra la represión policial en Estados Unidos) lo decoraron en su interior con pinturas y dibujos de los rostros de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei y Mohamed Alí Seineldín, pero también de Ricardo Iorio, Novak Djokovic y el tucumano Mario Malevo Ferreyra. La única sanción que hasta entonces había recibido el espacio y sus dos participantes fue una contravención mu-

#### Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

La investigación del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner gira ahora alrededor de un grupo de cinco personas. Está comprobado por imágenes de video tomadas en ese momento en la zona de Juncal y Uruguay que Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, llegó hasta allí con su pareja, Brenda Uliarte, que fue detenida el domingo a la noche y será indagada en las próximas horas. En el momento del intento de asesinato ella estaba muy cerca. Incluso cuando militantes atraparon al atacante a ella se la ve muy cerca, a metros, que se retira disimuladamente, vestida de negro con zapatillas blancas y una bolsa también blanca en la mano. El celular de la mujer es analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y todo indica que contiene información relevante. Este lunes, además, un análisis de restos de células que quedaron sobre la pistola Bersa calibre 32 confirmó la presencia de ADN de Sabag en la empuñadura, el gatillo y la corredera, lo que derriba la campaña especialmente agitada por los medios del grupo Clarín para generar dudas alrededor del hecho y del arma, con argumentos como que ésta no tenía huellas dactilares.

La pareja de Sabag, de 23 años, usaba un seudónimo, Ambar, con el que aparecía en páginas de contenido erótico y tenía fuerte actividad en las redes sociales donde incluso exteriorizaba en forma explícita sus posturas políticas anti gobierno y reivindicaba fuertemente la figura de Javier Milei. Se la había visto denostar los planes sociales en la pantalla de Crónica TV mientras se mostraba vendiendo copos de azúcar. Allí también estaba Sabag Montiel, que habló en esa nota con un discurso antigobierno. Después del intento de asesinato ella también volvió a recurrir a la televisión: en este caso dio una nota a Telefé, donde intentó desligarse del agresor y dijo que los dos días previos no había visto a su novio, con quien vivía en el domicilio donde fuero halladas cien balas compatible con el arma utilizada por el agresor. Los investigadores le intervinieron el teléfono y junto con lo que detectaron en las imágenes incorporadas a la causa la jueza ordenó

estación de trenes de Palermo, a las 22.35 del domingo hizo un vivo en Instagram donde tuvo algunas expresiones llamativas: "No le manejaba las redes, no éramos tóxicos ni veíamos lo que hacía el otro", fue parte de lo que dijo, quizá porque cuando fueron bo-

rradas las redes sociales del atacante todas las miradas apuntaron hacia ella; "tal vez era una pistola de agua ¿Quién sabe?", agregó. Antes había dicho que Sabag Montiel "es una persona copada, que hace chistes, amoroso. No pensé que pudiera hacer algo así". De su celular surgiría algo muy diferente, incluso orgullo por lo que el hombre hizo.

#### El recorrido de la pareja

Páginal 12 pudo reconstruir por fuentes de la investigación que Sabag y Uliarte habrían estado juntos los cuatro días previos al intento de homicidio de la vicepresidenta. Fue una semana muy caliente, después de la colocación del vallado en la cuadra de la vivienda de CFK el sábado anterior y la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando todas las movilizaciones estaban planeadas en distintos puntos de la ciudad se trasladaron a Recoleta.

■ El mismo jueves del intento de asesinato Brenda Uliarte estuvo con Fernando Sabag Montiel en el local de un tatuador muy requerido Quilmes. Fueron, al parecer, por la seña de un tatuaje. El

Antes de ser apresada, Uliarte hizo un vivo en Instagram donde dijo que el arma de su novio "tal vez era una pistola de agua".

hombre tiene varios, entre ellos un sol negro, una figura de la filosofía ocultista del nazismo (que está compuesta por dos círculos del que salen 12 rayos que se doblan y forman una esvástica). También tiene una Cruz de Hierro, una condecoración típica del ejército alemán y también símbolo del régimen nazi.

- Luego, en principio, fueron en tren hasta Constitución.
- Después habrían tomado un colectivo hasta el Obelisco.
- Desde el Obelisco habrían ido a pie hasta Juncal y Uruguay, donde Sabag Montiel concretó el intento de homicidio.

La investigación apunta a desentrañar si había más personas vinculadas a ellos ese día y/o con anterioridad. El grupo coquetea con una organización llamada Revolución Federal que protagonizó en los útimos tiempos una sucesión de escraches y manifestaciones de tenor muy agresivo contra diferentes referentes políticos, entre ellos al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, también a Silvina Batakis La Justicia tiene videos que muestran a la novia de Sabag Montiel en el lugar del ataque

# El agresor de Cristina Kirchner no estuvo solo

Los investigadores están reconstruyendo el recorrido que Brenda Uliarte hizo con su novio el día del atentado. Hay cinco personas investigadas. La teoría del lobo solitario se desmorona.

cuando fue nombrada en Economía, al diputado de Juntos por el Cambio Rodrigo de Loredo y también al actual ministro de Economía Sergio Massa. Suelen espetar frases amenazantes como "no van a poder caminar tranquilos"; "váyanse a Cuba", "Cristina presa ya", "no más kirchnerismo". A De Loredo, por ejemplo, increpaban así: "Al primer político opositor que adhiera a la ley de salario universal lo vamos a ir a buscar", y otras que tratan de "tibia" a la oposición. En la causa judicial también se está tratando de establecer si existe vinculación de esta agrupación y del grupito investigado con alguna fuerza política.

#### Teléfonos

Este lunes se presentaron ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo cinco amigos de la pareja y aceptaron entregar sus celulares, que ya fueron enviados para su análisis a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que también perita el de Uliarte. Esta fuerza quedó a cargo de la extracción de datos después de que el celuar de Sabag Montiel, clave en la investigación, apareciera "reseteado de fábrica" y con una posible pérdida importante de información al ser peritado por la Policía Federal (PFA). Las opiniones sobre la posibilidad de rescatar los whatsapp, mensajes de Telegram, audios, videos y otros datos relevantes del teléfono están repartidas. La fiscalía analiza la posibilidad de pedir asistencia también a la firma Samsung (la marca del celular) y a la empresa Cellebrite que es la representante y operadora del sistema UFED, el software que se usa para extraer datos de los celulares. La PSA, como informó este diario, pudo extraer algunos audios de Telegram de Sabag, e intentaría rastrear más material.

Por lo pronto Rívolo le pidió a la jueza que se perite, además, que pasó con el celular en cuestión. Es una situación compleja, ya que la PSA dejó constancia de que recibió el teléfono en un sobre abierto y de manos de la custodia de la jueza. No está claro que pasó con el aparato en un lapso de unas 16 horas que habría estado



Brenda Uliarte es la novia de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner.

en el juzgado, donde la PFA fue a hacer la extracción de información. Por lo que declararon peritos de la PSA, pudo haber habido múltiples intentos de colocar una contraseña errónea (Sabag Montiel no la quiso entregar en la indagatoria), o pudo haber impericia en el uso del sistema UFED o alguna falla técnica. Parece más difícil un ingreso remoto. Pero todo deberá ser analizado, porque sin dudas es más que llamati-

vo lo que sucedió con un elemento crucial en la causa.

En función de imágenes, las declaraciones y lo que se encuentre en los teléfonos los investigadores analizan la posible actuación de un grupo que, a priori, no parecería portador de logística o estructura, pero no está descartado que más personas hayan tenido alguna conexión la pareja o con el episodio del intento de asesinato. Serían simpatizantes del "death me-

tal", variante del heavy metal, y al parecer tenían como punto de encuentro un bar en San Telmo.

#### **EI ADN**

Un informe pericial recibido por el juzgado confirma la presencia de ADN de Sabag Montiel en el arma secuestrada con la que intentó asesinar a CFK. Cuando alguien acciona una arma se produce un desprendi-

miento de células de la piel que 06 se pueden analizar a través de un hisopado. En el caso de Alberto Nisman, por ejemplo, eso no se PII2 pudo hacer, porque la sangre había tapado todo otro rastro. Pero en este caso, y pese a las versiones que intentaban poner en duda incluso que fuera el arma que se vio en las imágenes donde le apuntaba a la cabeza de la vicepresidenta, este dato se pudo confirmar. Los medios del Grupo Clarín ponían el énfasis en que no se habían hallado huellas dactilares: el arma fue hallada en el piso por los militantes que lograron agarrar a Sabag Montiel y por supuesto que había estado expuesta al gentío, pero la determinación del ADN es precisa y ahuyenta todas esas teorías que buscan poner cuestionar que se hubiera tratado de un atentado. El diario Clarín llegó al colmo de señalar como sospecha que el canal C5N hubiera estado en el momento del intento de asesinato, cuando la cobertura de la movilización en apoyo a la vicepresidenta tenía cobertura periodística diaria frente a la masividad de las expresiones de apoyo tras el alegato del fiscal Diego Luciani que pidió 12 años de

Un informe pericial confirma la presencia de ADN de Sabag Montiel en el arma secuestrada con la que intentó asesinar a CFK.

cárcel para ella.

El arma tiene la numeración limada, es vieja y pertenecía a un conocido de Sabag Montiel, vecino suyo en Villa del Parque, que falleció en 2021. Hay sospechas de que el agresor se la habría robado. Según pudo saber este diario, no tenía licencia para portar armas. La Bersa, según determinó la División Balística de la PFA, estaba apta para el disparo. Todo esto complica más su panorama judicial, ya que a la tentativa de homicidio agravado se agrega la portación ilegal de arma de fuego y, podría ser, el contexto de violencia política y -planteó el abogado Gregorio Dalbón-también de género.

Los dos grandes enigmas por delante son si este hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner lo hizo solo, una idea que empieza a tambalear, y qué pasó con su celular (si hubo negligencia, impericia, un falla o una acción deliberada), cuyo contenido no se sabe todavía en qué medida se podrá rescatar.

#### Pietragalla

#### Denuncia a instigadores de violencia

I secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó ayer una denuncia penal por el "delito de instigación a la violencia" contra Román Gutiérrez, productor agropecuario y excandidato a concejal por JxC en Pergamino, quien publicó un mensaje y video incitando públicamente a "fusilar" a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a sus seguidores. La denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello. Además, a última hora de la tarde sumó otra denuncia contra Guillermo Cueto, un supuesto exagente de

la CIA, quien en una entrevista radial realizada en Radio Mitre realizó declaraciones penadas por la Ley Antidiscriminatoria y que configurarían el delito de apología. Cueto fue presentado en una entrevista radial realizada por Eduardo Feinmann en Radio Mitre como "exagente de la CIA". Durante el diálogo, Cueto se refirió al atentado como un hecho simulado. Según "su experiencia", dijo, tendría una "apariencia deliberada de un magnicidio para elevar la popularidad" de CFK y que se trató de "un montaje político" y no un de "acto de agresión".

#### Por Werner Pertot

El fin de semana de choques en el Congreso, de votaciones divididas y salidas del recinto no coordinadas dejó en Juntos por el Cambio un tendal de heridos. Elisa Carrió se subió a las críticas a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por no repudiar el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, La líder de la Coalición Cívica respaldó a un diputado de su espacio político que recordó la cercanía de Bullrich a Montoneros y a la lucha armada en la Argentina. Tras una respuesta virulenta desde el PRO, solo los canales institucionales entre presidentes de partidos siguen en pie. Mientras Mauricio Macri despotrica contra las denuncias de un discurso de odio (que niega que exista), uno de sus adláteres, Miguel Angel Pichetto, tuvo que defenderse por no haber avanzado contra los fueros de CFK cuando era senadora. Lejos de bajar un cambio, la competencia por ver quién es más antikirchnerista no saca el pie del acelerador.

Carrió volvió a escena para cuestionar a todos, luego de un fin de semana en que Juntos por el Cambio mostró en público nuevamente sus diferencias: mientras el PRO se retiró del recinto en plena sesión por el repudio al atentado a CFK, la Coalición Cívica y la UCR permanecieron en su bancas. Carrió comentó un hecho previo, la represión en Recoleta y dijo que el acampe frente a la casa de la vicepresidenta se "soluciona con autoridad, no con violencia". Se subió a la polémica que había intentado instalar Bullrich sobre las vallas que Larreta, finalmente, retiró y Carrió le retrucó a la presidenta del PRO: "Cuando ella estuvo en un lugar difícil como era el de ser ministra de Seguridad, yo la apoyé muchísimo. Lo mismo hay que

Macri consideró que vincular a los medios o a la oposición al atentado "puede poner en peligro a la democracia misma".

hacer hoy con Horacio Rodríguez Larreta". Es precisamente el reproche que Larreta le hizo a Bullrich en el almuerzo del PRO que tuvieron el martes pasado.

#### La montonera

Carrió le subió a un escenario de disputa que viene encendido desde el sábado, cuando -consul-

No hay una posición unánime sobre el atentado a CFK

# Nada detiene las disputas en JxC

Las diferencias internas en el macrismo se profundizan. Carrió reapareció y respaldó al diputado que cuestionó a Patricia Bullrich.



La dirigentas de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Elisa Carrió.

tado por la falta de repudio de Bullrich al atentado— el diputado Juan Manuel López dijo: "Patricia es de una generación para la que la violencia es una opción. Lo lamento por ella".

Esto llevó a una respuesta virulenta desde los "halcones" del PRO. "Es inadmisible. Exigimos unas disculpas públicas de Juan. Es un error que sólo se puede entender en el intento de quedar bien con el periodista", se enfureció el diputado Luciano Laspina, que forma parte del equipo económico de Bullrich. Pero eso no fue nada comparado con lo que escribieron dirigentes cercanos a Bullrich, como Juan Pablo Arenaza: "Este salame tiene mucho que aprender de Bullrich. Lamentables declaraciones mezclando todo. Un gil importante", le contestó.

Sin pedir disculpas, tanto López como el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, intentaron desescalar. "Con la presidenta del PRO tenemos miradas generacionales distintas. No busqué descalificarla. Sólo fue una opinión política. Seguiré trabajando por la unidad de Juntos por el Cambio como lo vengo haciendo en Di-

putados y en la Mesa Nacional", tuiteó López.

"La historia se escribe de forma constante, todos somos redactores y lectores de páginas pasadas. Algunos nos interesamos por conocer cómo y quienes las escribieron para saber qué repetir y qué no.

Hechos fácticos con diversas interpretaciones. De eso habló Juan Manuel López", consideró el presidente de la CC-ARI.

Carrió fue más allá: justificó a su diputado por la salida intempestiva del PRO del recinto: "El PRO no avisó que se retiraba.

Continuar la sesión era lo que correspondía". Carrió también se mostró disconforme con la actitud beligerante de Bullrich en los últimos días: "Los primeros que no debemos provocar tumulto, que no debemos causar miedo social somos quienes tenemos un cargo público o somos líderes políticos. Ella es una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, por eso prefiero no opinar". No obstante, acotó: "Ahora se entiende la valla. Se puso para garantizar la seguridad de Cristina y de todo el barrio". Como si Larreta tuviera información sobre un posible atentado contra CFK.

Los puentes entre la presidenta del PRO y la Coalición Cívica se mantienen, por estas horas, solo para las cuestiones de trabajo. No hubo llamados para recomponer la relación.

No fue el único cruce interno. Un dirigente cercano a Macri, Miguel Angel Pichetto, debió defenderse de los ataques de la dirigente de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, quien lo acusó de ser uno de los que "blindó a Cristina Kirchner de los fueros". En tribuna de doctrina amiga, Pichetto le contestó: "La señora estuvo sin fueros durante dos años, desde el 2015 hasta el 2017. Me fui en el mes de abril rumbo al encuentro con Macri, en mayo ese Senado tampoco lo votó y ahora tampoco. Desmitifiquemos que yo soy el responsable de los fueros de Cristina".

Mientras su aliado recibía fuego amigo, el expresidente Macri se dedicó a cuestionar a quienes advierten sobre las consecuencias de los discursos de odio. Macri consideró que vincular a los medios o a la oposición al atentado "puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios independientes y a la democracia misma". Por estos días, atravesar Juntos por el Cambio sin quemarse es tarea dificil.

Con la balanza a su favor en el delicado equilibrio interno, los "Gordos", barrionuevistas e "independientes" de la Confederación General del Trabajo (CGT) le pusieron freno a la convocatoria a un paro general y movilización que impulsaban el moyanista Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), la Corriente Federal de los Trabajadores y gremios industriales para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La central sindical suspendió la reunión del Consejo Directivo prevista para ayer y que debía reanudar el debate que se postergó el viernes pasado -para participar en la movilización de

repudio en Plaza de Mayo-

La central obrera anunció que no hará paro

### La CGT en "estado de

donde se buscaba definir la realización de una medida de fuerza. Por ahora acordaron mantener el "estado de alerta" y "seguir la evolución de los acontecimientos".

"Frente a la respuesta contundente de los trabajadores a la convocatoria efectuada y por las razones expuestas en la última reunión, corresponde dar por superada la reunión del Consejo Directivo convocada para el día de hoy (por ayer), seguir la evolución de los acontecimientos y mantener el estado de alerta", expresa el comunicado que lleva la firma de los triunviros Héctor Daer (Sanidad)

y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios) y Pablo Moyano (Camioneros).

"Las columnas de trabajadores y trabajadoras organizados que marcharon bajo las consignas elaboradas en el seno de nuestra organización: la defensa irrestricta de la democracia, condena absoluta al atentado, justicia independiente y fin del odio y la violencia política, mostraron la fortaleza de la CGT en las calles", dicen los gremialistas en otro de los párrafos del comunicado.

Pero la discusión sobre las medidas que debe tomar la central sinLa Liga de Gobernadores

reiteró su apovo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que un hombre quisiera asesinarla el jueves pasado. "Queremos reafirmar la

necesidad de contribuir hermanados a un clima de pacificación nacional", expresaron. La declaración, que surgió de la reunión que hoy mantuvieron en el CFI, signi-

ficó un refuerzo al comunicado en repudio que ya habían emitido al

día siguiente del hecho. Tras el encuentro, los gobernadores presentes -el de Buenos Aires, Axel Kicillof; el de Chaco, Jorge Capi-

tanich; el de Santiago del Estero,

Gerardo Zamora; el de San Juan,

Sergio Uñac y el vice de Cata-

marca, Ruben Dusso, fueron a ver

a CFK al Senado donde ella reto-

Lo acordado por los goberna-

dores se tradujo en una serie de

recomendaciones al presidente

Alberto Fernández como la con-

veniencia de convocar a una "co-

misión por la paz y la no violen-

cia"; insistieron en la necesidad

de avanzar en la reforma de la

Corte Suprema de Justicia; recla-

maron al máximo tribunal por no

incluir a las provincias como ami-

cus curiae en el conflicto por la

coparticipación con CABA; la

ley de Presupuesto 2023 -que el gobierno deberá presentar a me-

diados de este mes- donde las

provincias quieren asegurarse de que estarán allí todas las obras

prometidas y que fueron firmadas;

y, por último, apoyaron la medida

del ministro de Economía, Sergio

Massa, que tiene el objetivo de incentivar la liquidación de divi-

sas. Más allá de la asistencia pre-

sencial de cuatro gobernadores y

un vicegobernador, los otros doce

líderes provinciales se conecta-

mó sus actividades.

La Liga de Gobernadores piden crear una comisión por la paz y la no violencia

# 06 09 22 P112

# En busca de "un clima de pacificación nacional"

Los mandatarios provinciales expresaron también su respaldo a las medidas tomadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y reclamaron federalizar el Presupuesto 2023.



La reunión de la Liga de Gobernadores se realizó en la sede porteña del CFI.

ron de forma virtual. En el comunicado de la Liga -que fue escueto, pero emitido

más de una hora después de finalizada la reunión porque "hubo que hacerle cambios"- los gobernadores también pidieron, una vez más, avanzar en la reforma de la Corte Suprema "promoviendo una integración federal con paridad de género", y expresaron su

preocupación por la "indiferencia" del máximo tribunal "respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En este tema los gobernadores son pesimistas. Están esperando la sentencia de la Corte, pero opinan que será un fallo negativo que favorecerá a CABA, perjudicando al resto de las provincias.

Uno de los platos fuertes que estuvo sobre la mesa del CFI fue el tema presupuestario. Los gobernadores hablaron del Presupuesto 2023, que el gobierno está terminando de delinear. El año que viene es año electoral y las provincias no quieren que el ministro de Economía recorte obras en sus territorios. En el comunicado los gobernadores indicaron que "en la agenda de gestión permanente consideramos necesario lograr los consensos necesarios para federalizar el presupuesto 2023 con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en nuestras provincias, sostener el crecimiento de la economía y promover la recuperación del salario real".

En esa línea, comentaron que están preocupados porque en enero el aumento de las tarifas va a ser significativo en el bolsillo de los ciudadanos. "Estamos en conversación con el ministro de Economía, Sergio Massa, para que lo que firmamos se mantenga

La Comisión por la Paz deberá elevar recomendaciones para la construcción de una cultura del encuentro en la Argentina.

en el presupuesto. Comprendemos la situación actual y las necesidades de achicar el gasto, pero no se puede dañar la economía", dijo uno de los gobernadores al terminar la reunión. También comentaron que es una preocupación en las provincias el nuevo cuadro tarifario para la luz y el gas: "el aumento en la energía va a ser muy significativo

cuando se complete porque a enero va a ser más del 100 por ciento", dijeron.

Sin embargo, decidieron enviarle un mensaje de respaldo al ministro de Economía, que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos. "Apoyamos las medidas anunciadas por Sergio Massa, para incentivar la liquidación de divisas porque contribuye a lograr estabilidad cambiaria como precondición para sostener la estabilidad macroeconómica y generar empleo productivo", expresaron.

En cuanto a la Comisión por la Paz y la No Violencia, los gobernadores consideraron que debe estar integrada "por las distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables de diferentes procedencias del país a los efectos de elevar una serie de recomendaciones que deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro en la Argentina". Sería algo similar a lo que el Gobierno llevó adelante un día después del intento de magnicidio. El viernes pasado, en el documento que los gobernadores realizaron en apoyo a CFK, habían dicho que "este hecho de inusitada gravedad institucional requiere un protagonismo activo del sistema político para recrear un pacto democrático por la paz, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la plena vigencia de las instituciones democráticas. El intento de magnicidio a nuestra Vicepresidenta debe constituir un punto de inflexión política".

El documento publicado ayer fue firmado por las provincias de Tucumán, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa; La Rioja; Chaco; Catamarca; Santiago del Estero; Buenos Aires; San Juan; Entre Ríos; Misiones y Salta. Durante el encuentro también acordaron volver a reunirse, aunque no fijaron fecha, pero dijeron que para esa ocasión convocarán a gobernadores de distinto signo ideológico. Los gobernadores del norte grande, en tanto, se reunirán el jueves que viene en Chaco, para la expo "Norte Grande", a la que asistirán, además, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

#### o marchas

### alerta"

dical continua pendiente. "Espero que pueda ponerse una fecha de paro general", había dicho más temprano Mario "Paco" Manrique, dirigente del Smata y secretario gremial de la CGT. "Hay sabios del sindicalismo que quieren analizar todo. Hoy la CGT en el lugar de siempre, con corrección política. Hay momentos en que hay que jugársela", se quejó el referente del FSMN en diálogo con AM 750 en referencia a sus compañeros del consejo directivo cegetista. "Este momento no es de los dirigentes, es el momento del Pueblo. Esto no lo comprenden en la CGT. Algunos

están preocupados por la relación con las cúpulas", afirmó el sindicalista mecánico.

Sin embargo, la correlación de fuerzas dentro de la CGT volvió a darle la espalda a quienes insistían en expresar una respuesta contundente del movimiento obrero organizado ante el intento de asesinato a CFK. El viernes pasado, cuando el Consejo Directivo se reunió, no se llegó a un acuerdo ante la propuesta de realizar un paro nacional y una movilización frente a la sede de la Corte Suprema. Uno de los que se opuso a viva voz fue el judicial Julio Piumato. Este es un acérrimo defensor del statu quo del Poder Judicial y de los primeros en movilizarse contra cualquier intento de reforma en el sistema de justicia.

pressreader

Por M. M.

Luego del atentado a Cristina Kirchner, el Gobierno empezó a repensar el esquema de seguridad de sus ministros. La inquietud comenzó a ser planteada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, durante la reunión de gabinete del viernes pasado, horas después del atentado. Rossi sugirió que era necesario revisar, en esas primeras horas, los esquemas de protección de primeras líneas del gabinete, dimensionar la situación y mejorar los cuidados y protección, incluso de los dirigentes. Durante esa misma jornada, Casa Militar reforzó los controles sobre el Presidente ante el obvio contexto, pero desde Balcarce 50 sostienen que no se trata ni de nueva agenda ni de mayores controles, sino del cumplimiento del mismo protocolo de cuidado de siempre sobre el Presidente. "Nadie está pensando en variaciones, los únicos que lo piensan son los medios de comunicación", dice una de las personas más cercanas al mandatario con ironía. El domingo a la noche, en tanto, Cristina Kirchner volvió a su casa de Recoleta y ayer estuvo en el Senado con los gobernadores (ver aparte).

Casa Militar es el organismo encargado de la custodia del Presidente. La Policía Federal, en tanto, tiene un área específica llamada División de Custodia que está a cargo de la seguridad de ministros. Pero no es cierto que todos los funcionarios del gabinete tengan custodia ni vayan a tenerla, como señalaron algunos diarios estos días. "Los únicos que tienen custodia son algunas figuras como el jefe de Gabinete, el Ministerio de Seguridad y el jefe de la AFI", señalan desde la Rosada. Ese esquema es el que seguirá planteado, de momento, según dejó trascender la misma fuente cercana

El Gobierno analiza la protección de los ministros

# Una discusión tras el atentado

El titular de la AFI planteó la necesidad de dimensionar la situación y mejorar cuidados. Casa Militar no analiza cambios.



Reunión de gabinete del viernes pasado donde Rossi hizo el planteo.

porque no presentó la renuncia luego de que fallara la seguridad en la puerta de la casa de la vicepresidenta- él puso a disposición su renuncia. "Lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme", aclaró.

Fernández dijo que ofreció su al Presidente. Pero también es renuncia al jefe de Estado "desde uno de los ejes que puso en dis- el primer momento, porque esas

cho cuidado y profesionalismo para no dejar fugar ningún tipo de situaciones".

Según información de Jefatura de Gabinete, los cambios en la seguridad del gobierno que se estudian no son extremos sino que las guardias que solían ser de una o dos personas sumaron una o dos personas más. En general, custodios que viajan en el mismo

auto de los funcionarios que la poseen y que suelen estar acompañados de otro auto de refuerzo. Eso, dicen, se mantiene.

El atentado puso en discusión además el esquema de seguridad de la vicepresidenta. CFK, describen personas que la conocen, solía pedir a los custodios tener espacio para poder saludar a las volvió y el lunes regresó a trabapersonas e interactuar con ella.

Eso había generado que, en los últimos días de gran exposición en la puerta de su casa, varios de sus colaboradores más cercanos le adviertan el peligro que corría. Incluso se conversó que el sábado, cuando ella iba a hablar en Moreno para cerrar un plenario del PJ bonaerense, el acto oficie de cierre de esa etapa de peregrinación que llegaba hasta su casa desde hacía más de diez días, para bajar el flujo de vigilias en Recoleta. Funcionarios del Gobierno también se reprochan la exposición a la que estuvo sometida cuando el sábado anterior habló desde la cuadra de su casa arriba de un escenario improvisado.

Cerca de la vicepresidenta confirman que su seguridad fue reforzada sin más detalles. "Eso está bien y es lo correcto -dicen-. No tenemos por qué saber todos los detalles porque el tema se maneja con recaudo".

Hasta ahora sólo se sabía que la vicepresidenta dejó su casa de Recoleta el viernes a la tarde a bordo de un vehículo blindado, un Ford Mondeo de color negro. Muchas historias se tejieron alrededor de ese auto. Una es que era la primera vez que lo usaba. Sin embargo no es así.

CFK tenía a disposición uno de los dos autos blindados de color negro que la AFI entregó a Casa Rosada por decisión de la entonces interventora Cristina Caamaño. Caamaño entregó dos autos. Uno quedó para el Presidente y otro para CFK. Alberto no usaba su auto. Y días antes del atentado, CFK tenía el suyo en el taller y se movía con otro. Cuando ocurrió el ataque, el Presidente sencillamente le ofreció el suyo durante las varias veces que se comunicaron entre el jueves y el viernes, incluida la visita del viernes a la tarde. Ese fue el auto en el que dejó su casa hacia un destino que algunas crónicas ubicaron en la Provincia de Buenos Aires. El domingo a la noche jar al Senado.

"Nadie está pensando variaciones, los únicos que lo piensan son los medios de comunicación", dijo un de los hombres cercanos a AF.

cusión Rossi en la reunión de gabinete del viernes pasado.

En esa reunión, sacudida por los efectos del atentado del jueves a la noche, estuvo Alberto Fernández y su lado se sentó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, una señal de respaldo de uno hacia el otro que continuó con el correr de los días. Según contó este lunes el titular del ministerio -ante las críticas de algunos sectores del oficialismo que dejaron trascender su enojo

cosas se deben hacer así". Además, aclaró, que "es muy difícil de resolver en una situación abierta como estábamos", y recordó que en cuestión de segundos "el agresor fue detenido por la Policía Federal", aunque ese punto todavía está en duda. "Minutos después se logró descifrar que había un arma", puntualizó. Y remarcó: "no estoy justificando ni mucho menos. Lo que ha sucedido es un hecho horroroso que estamos tratándolo con mu-

#### El atentado

#### Repudio de la Legislatura bonaerense

a Legislatura bonaerense repudió el ataque a LCFK y exigió el "pronto esclarecimiento y condena a él o los responsables". La Cámara de Senadores hizo un pronunciamiento por unanimidad y Diputados por mayoría, en sesiones especiales tras la conmoción del intento de magnicidio. El Senado "expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y contra la democracia y el orden institucional que construimos a lo largo de los últimos 39 años de nuestra historia". Exigieron "al Poder Judicial el pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia". Y "exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social". La sena-

dora del FdT Teresa García expresó que "esta no es una sesión más", sino que es "un acto de responsabilidad" porque "no discutimos una ley sino discutimos algo de fondo que sucedió". La sesión especial en Diputados aprobó por mayoría un acto "repudia y condena enérgicamente el atentado e intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación y expresa su absoluta solidaridad". El diputado de Avanza Libertad Nahuel Sotelo expresó que "repudiamos cualquier tipo de violencia" y rechazó las acusaciones de discursos de odio contra su espacio. El diputado del FIT Guillermo Klein pidió una pronta investigación y criticó que "la Policía Federal reseteó el teléfono del energúmeno y eso no puede más que preocuparnos y hacernos preguntar qué hay detrás de este hecho".

"No hay nada de nada, ni

siquiera un indicio". "Los fiscales incurrieron en hipocresía funcional". "Tergiversaron pruebas". "Presentaron hechos falsos o inexistentes". "Violaron la

Constitución Nacional". Con este cúmulo de acusaciones, de hecho, la defensa del extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de

Santa Cruz Héctor Garro des-

manteló minuciosamente la acu-

sación formulada por los fiscales

Diego Luciani y Sergio Mola. Los

abogados que alegaron ayer deja-

ron en claro que Luciani y Mola

ni siquiera leyeron bien el expe-

diente y las imputaciones. Por

ejemplo, acusaron a Garro por

hechos ocurridos cuando ya no

era funcionario; por obras que no

se adjudicaron a Lázaro Báez sino

a empresas competidoras y, sobre

todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a

Garro -ni una sola- fue financia-

da por el Estado nacional. O sea,

no existió la administración frau-

dulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero

lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos:

los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hu-

bo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tri-

bunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el

Mariano Fragueiro Frías y Feli-

pe Salvarezza, defensores de Ga-

rro, no levantaron el tono en las casi dos horas y media de su alegato. No lo necesitaron. Sus ar-

gumentos, de a ratos expuestos

en pantallas ubicadas en la sede

del Tribunal Oral Federal 2, fue-

ron tan demoledores que pareció

una clase para niños de escuela

primaria. Por momentos dio has-

ta vergüenza cuando Fragueiro

Frías recordó las tremendas dia-

tribas de Luciani sobre las horas

y días que -según dijo el fiscalpasaron leyendo cada expediente

de cada obra y resultó que le atribuyeron a Garro trámites licita-

torios con los que no tuvo la me-

rencia de lo que viene ocurriendo desde hace tres años, fueron a Co-

modoro Py y alegaron delante de

los jueces, en forma presencial. Lo

contrario de lo que hicieron Lu-

ciani y Mola que incluso leyeron

buena parte de sus alegatos, algo

que está prohibido. Fragueiro

arrancó condenando la tentativa

de homicidio contra Cristina

Una de las cuestiones que este

diario viene señalando es que

Luciani y Mola fueron vapulea-

dos durante cada una de las au-

diencias del juicio a lo largo de

los tres años que duró. Fragueiro

dio un ejemplo: relató una anéc-

Fragueiro y Salvarezza, a dife-

nor relación.

Kirchner.

Poder Judicial santacruceño.

Un alegato demolió el planteo de Luciani y Mola en la causa Vialidad

MA 06 09 22 P12

## Las falsedades de los fiscales al desnudo

Los abogados que alegaron ayer dejaron en claro que los fiscales tergiversaron y "presentaron hechos inexistentes".



Los defensores Fragueiro Frías, Salvarezza y el imputado Héctor Garro.

I Imagen de video

La defensa de Garro demostró que éste fue acusado por supuestos hechos ocurridos cuando ya no era

Por ejemplo, que no se podía te-

ner el mismo director técnico pa-

ra varias obras. La normativa es-

tablecía que eso estaba permitido

siempre que no hubiera mucha

distancia entre los trabajos. Fra-

gueiro y Salvarezza mostraron en

un mapa que tenían el mismo di-

rector técnico obras que, a lo su-

mo, estaban a una hora y media

de viaje entre una y otra. Es decir

que se manipuló la cuestión por-

que con simplemente poner las cosas en un mapa quedaba evi-

denciado que no había acusación

para formular por la asignación

de los directores técnicos de las

obras.

En su histriónico alegato, Luciani dijo "los expedientes hablan. Gritan. Da vergüenza leerlos". Fragueiro, después de desnudar las cosas que los fiscales dijeron falsamente y que surgían de la simple lectura de los documentos, razonó: "Esto es lo que da vergüenza". Lo dijo todo sin le-

funcionario.

dota que ocurrió cuando declaró el denunciante de la causa Vialidad, el exinterventor de Vialidad Nacional, el ultramacrista Javier

La defensa le preguntó en su momento al denunciante sobre la imputación contra Garro.

nombre -contestó Iguacel. Es decir que los fiscales acusaron a un hombre sobre el que el propio denunciante no tenía ni idea. Y los jueces lo embargaron por 22.500 millones de pesos. Garro, por supuesto, no tiene ni el uno por mil de esa cifra.

Fragueiro y Salvarezza describieron una por una las nueve obras que -según los fiscales- fueron licitadas durante los apenas seis meses -de octubre de 2005 a marzo de 2006- en que Garro estuvo en su cargo y que, supuestamente, beneficiaron a Lázaro Báez. En verdad, el funcionario apenas tuvo participación en una y media de esas rutas. Pero, además, de las nueve mencionadas por los fiscales, dos de las obras fueron adjudicadas a Adelmo Biancalani e Hijos, cuando la firma no era de Báez, y a Kank & Costilla, cuando tampoco era de Báez. En ese momento eran com-

petidores. Eso surgía de leer el expediente. En otra obra, acusaron a Garro por otra ruta que fue adjudicada a Equimac, otro competidor de Báez. O sea, cuestiones surgidas de una elemental lectura del expediente.

Otra cuestión elemental es que -¡Garro? No recuerdo ni su los fiscales dijeron que Garro autorizó ampliaciones de presupues- lieron otras de las acusaciones. vantar el tono.

to para hacer canteras de las que extraer el material de las obras y luego hacer un buen tratamiento de esos lugares. La defensa mostró que todo eso se hizo después que Garro dejara el cargo y se hizo bien. Y surgía de una simple lectura de los expedientes.

Finalmente, los letrados demo-

Declaración de miembros del Congreso de Estados Unidos

### "En rechazo a la violencia"

Representantes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos difundieron una declaración en la que condenaron "en los términos más enérgicos" el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se comprometieron a "ayudar al gobierno argentino a realizar una investigación rápida y exhaustiva".

Se trata de un nuevo respaldo norteamericano a la exmandataria, luego de lo expresado por el secretario de Estado, Antony Blinken, quien había expresado que "Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio".

"Líderes parlamentarios, demócratas y republicanos, del Congreso de los EE.UU. -juntos- condenan 'en los términos más enérgicos el intento de asesinato contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner' y celebran que 'la Vice haya resultado ilesa y esté bien", destacó el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello.

La declaración lleva las firmas de Gregory W. Meeks y Michael McCaul, presidente y miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, así como por Albio Sires y Mark Green, presidente y miembro de rango del Subcomité de Política Económica Internacional, Seguridad Civil, Migración y Hemisferio Occidental. El comunicado contrastó con los dichos del senador ultraconservador Ted Cruz, quien antes del atentado acusó pidió a la Casa Blanca que aplique sanciones contra CFK.

**I FERNÁNDEZ** 

#### Reunión en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez. Durante el encuentro, que se realizó en el despacho presidencial, dialogaron sobre la sesión especial que se llevó a cabo el sábado pasado, en la que se aprobó una resolución de condena al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Martínez explicó que el Presidente los convocó "para evaluar el desarrollo de la sesión" y dijo que el jefe de Estado "estaba conforme con la amplísima mayoría conformada alrededor del repudio a los hechos sucedidos contra la vicepresidenta". En ese sentido, el diputado destacó que el jefe de Estado "está con la expectativa de que, sabiendo que el ámbito natural para el diálogo político es el Congreso, este repudio al atentado contra Cristina pueda generar que oficialismo y oposición, en sus distintas vertientes, avancen sobre temas que ayuden a seguir consolidando el proceso democrático".

#### CONVENIO

#### El manejo del agua

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, participó junto a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, de la firma de un convenio con la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot, para la realización del Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua en esas provincias. En el encuentro, realizado en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada, De Pedro destacó la necesidad de generar "un gran consenso argentino" sobre la correcta gestión del agua para que "esta política pública se vaya transformando de a poco en una política de Estado", lo que posibilitará que "las futuras generaciones puedan contar con un recurso tan indispensable como este". Y remarcó que "el objetivo de este tipo de acuerdos es que sean las bases para ir provincia por provincia, generando la conciencia de que la gestión del agua se debe transformar en una política de Estado", de manera que "traspase nuestra gestión, y la continúen los sucesivos gobernadores y presidentes".

Por Luciana Bertoia

El ingenio de los exfuncionarios de la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI) macrista
para intentar alargar las resoluciones en las causas por espionaje parece no tocar nunca su techo.
Ahora, un exdirectivo de la central de espías durante el gobierno
de Cambiemos quiere correr a
una jueza de la Cámara Federal de
Casación porque ella condenó los
encuentros secretos entre uno de
sus colegas del máximo tribunal
penal del país y el expresidente
Mauricio Macri.

El exdirector de Reunión de la AFI Eduardo Winkler recusó a la camarista Angela Ledesma por supuesta "animadversión" no contra él sino contra Macri. La jueza integra la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal y, por lo tanto, tendrá que revisar el sobreseimiento con el que los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia beneficiaron a Macri en la causa por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

Para correr a Ledesma, la defensa de Winkler -que encabeza la abogada Laura Gnas- echó mano a un argumento exótico: como Ledesma dijo que no era aceptable que un juez de la Casación -en ese caso, Gustavo Hornos- se reuniera con un presidente sin que fuera de manera oficial, eso indicaría que tiene animosidad contra el líder del PRO. "Ese cuestionamiento, que a primera vista aparece enderezado a poner en crisis el comportamiento del señor Juez Hornos, bien analizado pone en evidencia una cierta posición frente al señor Mauricio Macri que puede calificarse como de antipatía", escribió la abogada de Winkler.

Ledesma y Alejandro Slokar fueron quienes más fuertemente rechazaron las reuniones de Macri con los casadores Hornos y Mariano Borinsky cuando estalló este escándalo -en febrero de 2020-. Ledesma y Slokar entonces le pidieron la renuncia a Hornos a la presidencia de Casación. Además, la jueza acudió a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) para pedirle un pronunciamiento a ese organismo, que dejó en claro que los encuentros a hurtadillas no contribuyen a la división de poderes ni a la protección del Estado de derecho. Ledesma y su colega Ana Figueroa fueron quienes expusieron en el Consejo de la Magistratura las conductas misóginas de otro integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani.

Por otro lado, Ledesma fue elegida durante el gobierno de Macri para integrar la comisión encargada de redactar un proyecto para reformar el Código Procesal Contra una jueza crítica de las visitas de sus colegas a Macri

# La maniobra de un espía macrista

Eduardo Winkler, un exdirectivo de la AFI, no quiere que Angela Ledesma intervenga en la causa de espionaje por el ARA San Juan.



Ángela Ledesma integra la Sala II de la Cámara Federal de Casación.

I Télam

El exdirector de Reunión de la AFI recusó a la camarista por supuesta "animadversión" no contra él, sino contra Macri.

Civil, por lo que difícilmente se la pueda acusar de tener una postura de antipatía con el macrismo. Lo que la jueza planteó fue que los magistrados no deben ni reunirse a hurtadillas ni jugar al paddle con quienes ocupan el Poder Ejecutivo.

Es probable que el macrismo busque sacarse de encima a Ledesma por el rol que tuvo cuando le tocó intervenir en otra de las causas de espionaje, la que giraba en torno de los espías Súper Mario Bros. Entonces, Ledesma se opuso a que le quitaran el expediente al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide porque alertó que el pase a Comodoro Py terminaría,

al menos, aletargando la investigación. No se equivocó. Cuando se mudó a Retiro, la causa tenía 38 procesados pero Llorens y Bertuzzi dejaron en pie solo diez de esos procesamientos cuando sacaron a relucir la teoría del "cuentapropismo".

Winkler, que parece cuidar los intereses de Macri en la causa del ARA San Juan, tuvo a su cargo el control de las bases de la AFI en las provincias durante la gestión de Gustavo Arribas al frente del organismo. En Dolores, lo procesaron como responsable del espionaje que la delegación Mar del Plata de la AFI hizo sobre las familias de los submarinistas. Al igual que Macri fue sobreseído por la Cámara Federal en julio pasado, cuando los camaristas dijeron que hubo tareas de inteligencia sobre los parientes pero que no fueron ilegales porque estaban en riesgo la seguridad interior y la seguridad del presidente.

En 2020, Winkler pidió una licencia extraordinaria a la Cámara de Senadores –donde trabajaba antes de su mudanza a la AFI– para pasar a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, estuvo Ledesma y Slokar
fueron quienes más
fuertemente rechazaron
las reuniones de Macri
con los casadores
Hornos y Borinsky.

a cargo del Departamento Técnico-Científico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

"Los tentáculos del Poder Judicial con el expresidente y sus colaboradores son palpables y reales en este fuero", dice la abogada querellante Valeria Carreras.

"Lamentablemente vamos hacia un callejón sin salida en Argentina", agrega la abogada, que tiene hecha una presentación ante Naciones Unidas por la influencia de Macri en los tribunales de Comodoro Py. Además, advierte que "mientras se suceden ante nuestra vista relaciones carnales entre el anterior Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con sede en Comodoro Py, no hay chance posible de llegar a un fallo justo".

El gobierno nacional se

comprometió a otorgar un refuerzo de ingresos para quienes están en situación de extrema vulnerabilidad. Lo financiará con una parte de lo que recaude con el

"dolar soja", el incentivo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para que el complejo sojero acelere la liquidación de sus exportaciones. El

pago del bono todavía no tiene fecha ni monto, pero su promesa

quedó formalizada en el Decreto de Necesidad y Urgencia que establece un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para esas exporta-

ciones. El DNU dice que será un

pago extraordinario -por única

Esta es la primera respuesta de

la gestión económica de Massa a los reclamos de los movimientos

sociales para que implemente una

medida distributiva destinada a la

población bajo la línea de indi-

gencia, que no alcanza a cubrir sus necesidades de alimentación.

El pedido de un bono de emer-

gencia está en la agenda de recla-

mos de todos los movimientos,

pero desde la firma del acuerdo

con el FMI, en marzo, fue el Frente Patria Grande -que encabeza

Juan Grabois- el que hizo del te-

ma su principal reclamo al Gobiemo, impulsando una campaña

por la creación de un salario bási-

En los meses que definieron la salida del Ministerio de Economía

de Martín Guzmán y la asunción

de Massa, como parte del proceso

de reacomodamiento interno del Frente de Todos, la propuesta consiguió el apoyo de La Cámpo-

ra. También el de Cristina Kirchner, aunque reformulada como un

ingreso para un subconjunto me-

las que el Frente Patria Grande re-

solvió, finalmente, no retirar a sus

diputados de la bancada del Fren-

que esto suceda, directamente

planteando hacia dentro del Go-

bierno la necesidad de que los

anuncios incluyeran el reclamo

que veníamos haciendo", dijo so-

bre el punto el diputado Federico

definir varias cuestiones centra-

Con todo, el decreto deja sin

"Ella fue quien intercedió para

te de Todos.

Fagioli.

Desde el espacio de Grabois ase-

nor dentro de la indigencia.

co universal.

vez- y de alcance nacional.

Se financiará con parte de lo recaudado con el dólar sojero

MA 06 09 22 P112

# Un bono de emergencia para los más vulnerables

La medida tendrá alcance nacional, pero todavía no se definió el monto ni la fecha de pago. El reclamo de los movimientos sociales y la negociación dentro del Gobierno.



Las organizaciones sociales venían exigiendo decisiones a favor de los más necesitados.

blación indigente, ni el monto del ingreso ni la cantidad de personas que va a cubrir.

El texto publicado en el Boletín Oficial adelanta que el porcentaje de la recaudación destinado al bono será fijado por el Ministerio de Economía, es decir que aún no está definido. En la conferencia de prensa del domingo, Massa aclaró que no debe afectar la meta de déficit fiscal acordada con el FMI y adelantó que se tomará una parte de lo recaudado pero una vez que se superen los 5 mil millones de dólares.

Tras la confirmación de la medida, la diputada Natalia Zaracho señaló que "es algo que venimos reclamando hace tiempo" y "un paso importante hacia cumplir nuestro contrato con el pueblo de empezar por los últimos y las últimas".

Por su parte, Dina Sánchez, referenta del Frente Popular Darío Santillán, agregó que esperan "respuestas más claras en las pró-

La Mesa Agroalimentaria presenta cinco proyectos de ley

## Verdurazo frente al Congreso

guran que la vicepresidenta intervino ante Massa para implementar el bono, que el ministro anunció a la pasada, sin darle mayor recampesinas nucleadas en la Melevancia. Agregan que desde el día sa Agroalimentaria Argentina anterior al atentado, Cristina realizarán hoy un nuevo "verdu-Kirchner les había confirmado razo" frente al Congreso Nacioque iba a haber una medida distrinal, como una forma de impulsar butiva para los más vulnerables y la sanción un paquete de cinco proyectos de ley que denominan que el compromiso es que llegue a varios millones de personas. Este "el campo que alimenta". acuerdo fue una de las razones por

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MnciST) conforman la Mesa Agrolimentaria. Sus dirigentes y militantes estarán desde las 12 frente al Congreso, donde como parte del verdurazo "donarán más de 20 mil kilos de alimentos a las familias vecinas", informaron los organizadores del verdurazo.

"Proponemos una serie de iniciativas legislativas que pro-

Las organizaciones de tra- mueven el abastecimiento de ali- Las tres T bajadores y de familias mentos sanos a precios justos al pueblo y que garanticen una vida digna en el campo", explicó Nahuel Levaggi, de la UTT. "En momentos difíciles como este, es imprescindible avanzar en este tipo propuestas", planteó.

Los proyectos de ley que impulsan son los siguientes: Ley de acceso a la Tierra; Ley de arrendamientos rurales; Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar; Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias; Ley de Financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica. "Frente a la problemática del acceso a la comida y ante la falta de políticas públicas para el sector que produce alimentos: las cooperativas, los pequeños productores, las familias campesinas e indígenas, es que proponemos este conjunto de iniciativas", detalló Levaggi.

Por su parte, los movimientos sociales que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcharán hoy hacia la Legislatura porteña, para presentar un proyecto de ley denominado "Tierra, Techo y Trabajo". La movilización comenzará a las 13 en el cruce de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, para confluir luego en Perú 160, sede del Palacio Legislativo porteño. "La ley general Tierra, Techo y Trabajo' que estamos impulsando a nivel nacional pretendemos que sea asumida también por la agenda de la Ciudad de Buenos Aires, por eso nos vamos a movilizar y hacer un acto importante junto a legisladores de nuestro sector", dijo el referente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato.

El DNU no fija qué proporción de lo recaudado se va a destinar a la población indigente ni la cantidad de personas que va a abarcar.

ximas horas" y remarcó que la propuesta de los movimientos es "un salario básico universal para que nadie sea indigente en Argentina y para que comer no sea un privilegio, esa es la urgencia". En la lectura que hace el sector, la medida anunciada por Massa tiene gusto a poco pero es un avance, en el sentido de dar aire para continuar instalando la necesidad de un piso de ingresos universal. En ese sentido, en el Congreso está ingresado el proyecto de ley de Juliana Di Tullio, que apunta a que la medida distributiva sea permanente, en el sentido de constituirse en un derecho para los trabajadores que están en la informalidad y no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria.

les. La principal es que no fija qué proporción de lo recaudado por el dolar soja se va a destinar a la po-

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

El ministro de Economía, Sergio Massa, comenzará hoy su gira por los Estados Unidos con una serie de reuniones en la ciudad de Washington, donde se encontrará con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), funcionarios de la Casa Blanca y directivos de empresas internacionales, entre otras actividades.

Esta es la primera gira de Massa por Estados Unidos como ministro de Economía y tiene como objetivos negociar con el Fondo Monetario Internacional, acelerar los pagos de los dólares de organismos internacionales, buscar inversiones en energía y lanzar un programa para atraer mayores turistas hacia la Argentina, explicaron fuentes de la cartera. También se buscará un mayor compromiso del gobierno de Joe Biden para ir a la caza de eventuales evasores argentinos que llevan su capital a los Estados Unidos en cuentas sin declarar en el país.

El ministro llegó ayer a Washington y se reunió con el embajador argentino Jorge Argüello. Su actividad comenzará hoy con un desayuno de trabajo con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y enviado especial para el Triángulo Norte. En ese encuentro seguramente será consultado sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado y agradecerá la condena del hecho que realizó el secretario de Estado, Anthony Blinken.

Luego mantendrá una reunión de trabajo sobre inversiones en el sector automotriz con Pablo Di Si, CEO de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos, y Marcellus Puig, presidente de Volkswagen Argentina. También mantendrá un encuentro con Arrow Augerot, directora de Asuntos Políticos del Grupo Amazon. Cerca del mediodía, el ministro almorzará con Jack Rosen, presidente del American Jewish Congress.

Por la tarde se trasladará a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reunirse con su presidente, Mauricio Claver Carone, para intentar destrabar un préstamo de 800 millones de dólares.

Claver Carone fue elegido titular del BID en septiembre de 2020, por el plazo de cinco años, debido a la presión que ejerció Estados Unidos. Históricamente ese puesto era para un postulante de América latina y el Caribe, ya que la función principal del BID es financiar el desarrollo en la región. Gustavo Beliz iba a competir por el cargo, pero el Gobierno retiró la postulación cuando quedó claro que no había forma de vencer al hombre que había lanzado Donald Trump.

Se reúne con el presidente del BID, Mauricio Claver Carone

# Massa comienza su gira por EE.UU.

En el encuentro con Claver Carone intentará destrabar un préstamo de 800 milones de dólares. La reunión con Georgieva, el lunes próxima.



Massa llegó ayer a Washington y se reunió con el embajador Jorge Argüello.

que dijo abiertamente que el crédito extraordinario del FMI al gobierno de Mauricio Macri fue ordenado por Trump para apoyarlo en la búsqueda de la reelección. Lo admitió cuando hacía su defensa como candidato a dirigir el BID, conociendo el caso de manera directa, ya que él había sido representante de Estados Unidos ante el directorio del Fondo Monetario cuando sucedieron los hechos. Desde el BID, el economista ha manifestado una posición hostil hacia el país e incluso ya frenó algunos créditos que luego terminaron saliendo. En el cierre de la jornada parti-

Claver Carone es el mismo

cipará de una actividad de promoción de turismo receptivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y cenará con Juan Sebastián González, asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Massa concentrará su actividad en dos ciudades -Washington DC y Houston- entre el 6 y el 12 de septiembre.

En Washington se entrevistará con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, un encuentro que se pensó para el inicio de la gira pero quedó reservado para el final, para el lunes 12 de septiembre.

El viernes Massa se trasladaría a Houston acompañado por la secretaría de Energía, Flavia Royon, y por los presidentes de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gerez, para reunirse con ejecutivos de las firmas Chevron, Exxon, Shell y Total.

Licitan la ingeniería básica de la segunda etapa

## Otro paso para el Gasoducto Kirchner

ayer el llamado a licita- de Energía Argentina ción pública para la elaboración de la ingeniería básica extendida de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, cuya traza se inicia en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, y concluye en San Jerónimo, provincia de Santa Fe.

Los trabajos tendrán un plazo de 120 días corridos y además de la ingeniería básica, incluyen el relevamiento catastral y la confección de la planimetría del gasoducto. Las tareas se completan con planos de cruces especiales, ubicación de válvulas de bloqueo, listado de materiales y memoria descriptiva, entre otros aspectos del proyecto.

"Estamos orgullosos de seguir avanzando con este proyecto que marcará el rumbo de nuestro país en los próximos 25 años, y lo coloca en el camino hacia la soberanía energética",

Energía Argentina realizó señaló Agustín Gerez, presidente Presidente Néstor Kirchner".

El funcionario destacó además que "con la publicación de esta licitación, realizada en los plazos requeridos por el ministro de Economía, Sergio Massa, damos inicio a la segunda etapa del Gasoducto

El pasado 10 de agosto se firmaron los contratos para realización de las obras civiles de la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que une la localidad neuquina de Tratayén con Salliqueló, atravesando las pro-

vincias de Río Negro y La Pampa, además de obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales.

Con la segunda etapa, cuya ingeniería básica se está licitando, se podrá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema nacional de transporte de gasoductos troncales, poniendo en valor las reservas de Vaca Muerta.

La capacidad de transporte aumentará progresivamente hasta 24 millones de metros cúbicos con la primera etapa y llegará hasta 44 millones con la primera y la segunda etapa concluida. El Gobierno difundió en abril un informe donde destacó que la obra permitirá ahorrar por disminución de importaciones hasta 3440 millones de dólares anuales en la primera etapa y hasta 6300 millones de dólares cuando se complete el proyecto.



Alberto Fernández, Sergio Massa y Agustín Gérez en Salliqueló.

PANCHO CYNTHIA VÍCTOR HUGO LUIS NORA BRANCA VICKY APO DOLINA



**OBJETIVOS** 

PERO NO IMPARCIALES









AM750.COM.AR

#### Por Raúl Dellatorre

En el primer día hábil tras darse a conocer el DNU que le otorga una retribución de 200 pesos por dólar a los productores que vendan las tenencias de soja durante este mes, ya se habrían producido ventas a los exportadores por "casi un millón de toneladas", según confió el titular de la cámara que los agrupa (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras. Estas ventas se habrían concretado, pese a que aún no se reglamentó el mecanismo para la aplicación del dólar soja, aprovechando el salto en la cotización del mercado como reacción al anuncio. En la Bolsa de Comercio de Rosario, la cotización de la tonelada de soja para entrega inmediata pasó de los 50.700 pesos a los que se negociaba al cierre del jueves pasado, a 72.500 pesos de este lunes, con un incremento del 43 por ciento.

Ya durante el día, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, había evaluado que la aplicación de un tipo de cambio de \$ 200 por dólar para las exporta-

Ante el espectacular salto del precio en el primer día, los productores que ya habían entregado los granos optaron por vender.

ciones de soja es "muy buena para el sector del agro", porque aseguró que "mejora aproximadamente en un 40% el ingreso de los productores".

Esta posibilidad habría sido aprovechada de inmediato particularmente por los productores que ya habían entregado su producción a los acopiadores o a los centros de almacenamiento de las propias exportadoras, pero con la cláusula de "precio a fijar al momento de la venta". Esto quiere decir que, entregan los granos para evitar tener que mantenerlos en silobolsas en el campo, pero postergan la operación de venta hasta que lo consideren oportuno de acuerdo a la cotización diaria del grano. En cuanto a la firma exportadora que le compra el grano (en forma directa o a través de acopiador que compra por mandato de aquélla), asume el riesgo de no conocer el precio a pagar por la materia prima hasta el momento en que el productor decida venderla, pero se asegura la adquisición, porque el producto físico ya está en su poder.

Ante el espectacular salto del precio en el primer día, los productores que ya habían entregado la mercadería, optaron por venReacción en el mercado de Rosario tras el anuncio del dólar soja

# El precio de la soja trepó 43%

En el primer día hábil tras el anuncio del DNU, ya se habría producido la venta de casi un millón de toneladas de productores a exportadores.



Juan José Bahillo, secretario de Agricultura.

desentenderse de un eventual rebote a la baja, que podría ocurrir si existe alguna complicación en la implementación de la medida

der para asegurarse el beneficio y

(le corresponde hacerlo al Banco Central) o se diera una avalancha de granos de soja en un solo e un par de días, haciendo que ca-

un par de dias, haciendo que cayera el precio. En declaraciones a Radio Nacional, Bahillo señaló que "un dólar a \$200 es como si no hubiera

retenciones, pero como es una

medida transitoria hasta el 30 de septiembre se puede volver rápidamente al esquema anterior".

En la misma línea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió que productores y exportadores acompañen ese "esfuerzo para fortalecer las reservas", en tanto su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, expuso en su cuenta de Twitter que "las medidas anunciadas sin dudas van a fortalecer los principios rectores de la economía que se plan-

tearon al asumir: fortalecimiento de las reservas, superávit comercial y desarrollo de las economías del interior".

I NA

Por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuaria del Ministerio de Economía, Jorge Solmi, aseguró que el dólar soja anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, permitirá "el ingreso de US\$ 5.000 millones y el aumento de los derechos de exportación".

#### Precios estables

#### Más carne al exterior

Li precio de la carne vacuna en el mercado interno no tiene modificaciones de relevancia desde hace tres meses, lo que permitió que la Secretaría de Agricultura autorizara un incremento del 15 por ciento en las exportaciones, según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra). La sequía obligó a los productores a elevar la oferta en el mercado interno, con un nivel de demanda que sigue deprimido. En julio, el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 55,6 mil toneladas, con una suba superior a 50 por ciento con relación a igual mes de 2021, debido a que en aquella época regía la restricción de exportar cortes provenientes de vacas. En facturación, en julio ascendió a 321,5 millones de dólares, lo que arrojó un incremento de 61,9 por ciento interanual. El precio promedio declarado pasó de 5.398 dólares en julio del año pasado a 5.784 este año (+5 por ciento).

### Incautan granos en un acopio

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó 2900 toneladas de granos sin declarar durante distintos operativos realizados en una planta de acopio de productos de alimentos balanceados y un feedlot ubicado en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, durante un control llevado a cabo en la localidad de Lincoln, se incautaron 1800 toneladas de maíz al constatarse que el stock existente en los silos de acopio era mayor al declarado en el libro de movimientos y existencias de granos. El total incautado equivale a 60 camiones de carga.

#### Por Leandro Renou

Los esfuerzos del Gobierno -urgido de dólares para reforzar las reservas del Banco Central- para mejorarle al campo las condiciones para que liquide su producción se chocaron una vez más con los condicionamientos políticos que tienen los sectores sojeros. Si bien se espera que haya más ventas de los productores a la industria y liquidación de exportaciones en volumen, la Mesa de Enlace y los productores autoconvocados vinculados a Juntos por el Cambio salieron a mostrar que la mejora de condiciones, que les da un dólar hasta un 50 por ciento superior al actual, es insuficiente. Los más extremos, incluso, iniciaron una campaña en grupos de Whatsapp para que no se les venda la producción sojera "a los K".

Según supo Páginal 12, el jueves último, los cuatro presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace, luego de haber participado activamente en la confección del nuevo dólar soja, le avisaron al ministro de Economía, Sergio Massa, que no participarían de la foto del anuncio. En principio, la comunicación se haría el viernes, pero se pasó para el domingo luego del atentado contra la vida de vicepresidenta, Cristina Kirchner. En el evento estuieron la agroindustria, las Bolsas de cereales, los exportadores y las economías regionales, y pegaron el faltazo Carlos Achetoni, de Federación Agraria; Nicolás Pino, titular de Sociedad Rural, Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales y Carlos Iannizzotto, de Coninagro. Lo curioso es que sí mandaron a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA). La primera entidad depende de Coninagro y la segunda, de la Federación Agraria.

No se lo confesaron a Massa, pero el Gobierno lo sabe. Tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace están en medio de proceso de recambio de autoridades v no quieren mostrarse ni moderados ni cercanos al Gobierno. La referencia es para FAA, Coninagro y la Sociedad Rural, que en veinte días va a las urnas, siendo además la entidad con mayor componente político ideológico conservador. Y la más presionada por las bases para sostener la dinámica de conflicto. Desde FAA afirman además que hace tiempo Achetoni se viene desmarcando del Gobierno, para tratar de sostener una conducción que está siendo muy cuestionada por la propia entidad.

Achetoni usó su cuenta de Twitter propia y de FAA para el mismo domingo anoche reclamar que la ayuda no llegaría a los pequeños productores. Mientras que Pino, de la SRA, afirmó que Por razones políticas, los productores no estuvieron en el anuncio del dólar soja

# El faltazo y el lobby de los "devaluadores"

La Mesa de Enlace evitó una foto con el Gobierno. Los sectores del agro PRO quieren un dólar más caro e iniciaron una campaña para no venderles soja "a los K".



Los cuatros presidentes de las organizaciones rurales.

Inforegión

"esta medida del dólar soja, si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como pasa en países vecinos como Uruguay o Paraguay". Y agregó que "desde la SRA apelamos a un dólar único, sin brecha, que es algo que necesita todo el sistema para poder funcionar correctamente".

Estas manifestaciones públicas sobre la medida son para el Gobierno parte del juego político. "Cuando nos reunimos, salieron a bancar y dijeron que habrá ventas", contó alguien del oficialismo a este diario. De hecho, la última reunión pública de Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, fue en la sede porteña de Coninagro en un almuerzo que generó elogios de toda la dirigencia presente. Fue esa comida el corolario político de la decisión de tener un nuevo dólar soja, tras varias semanas en las

#### Aumento de exportaciones en el primer semestre

## El biodiésel va por un record

Las exportaciones de biodiésel sumaron en el primer semestre 886,5 miles de toneladas, con un crecimiento de 53,2 por ciento interanual, por 1315,1 millones de dólares (106,7 por ciento de suba contra el año pasado), y se encaminan a alcanzar un nuevo récord en valores y cantidades, según un informe de IES Consultores.

"Las exportaciones de biodiésel se encaminan a niveles récord en 2022", estimó Alejandro Ovando, director de la consultora, en su Informe Económico Semanal correspondiente al Sector Biocombustibles.

En el acumulado a junio, la elaboración conjunta de biocombustibles (biodiésel y bioetanol) totalizó 1,5 millones de toneladas, lo que significó un alza anual acumulada de 34,6 por ciento respecto de 2021. Del total, 1,09 millones de toneladas, con un aumento de 44 por ciento respecto a 2021, correspondieron a biodiésel.

"El aumento del corte a 7,5 por ciento desde el segundo semestre (transitoriamente a 12,5) fortalecerá la demanda interna v la elaboración en el segundo semestre, beneficiando a las pymes de menor escala", destacaron desde IES.

Por su parte, la producción de bioetanol creció 17,4 por ciento en los seis primeros meses del año (482,3 miles de toneladas), producto del aumento en la demanda de las petroleras, en línea con la mayor actividad económica del año en

A junio, las ventas internas de biocombustibles sumaron 793,8 miles de toneladas (66,8 por ciento por ventas de bioetanol y 33,2 por ventas de biodiésel), un incremento acumulado de 13,8 por ciento respecto a 2021.

"Este resultado es producto del incremento en el consumo interno de biodiésel como de bioetanol, en línea con la fuerte demanda de petroleras", afirmaron desde la consultora.

que la medida previa no había 06 tenido efecto.

Naturalmente, exigida por sectores más conservadores, la Mesa PII2 de Enlace entiende que, aún con el beneficio, es mejor esconder las cartas por un tiempo. En los cálculos del Gobierno, además de los 5000 millones que pondrá la agroindustria en septiembre, se esperan fuertes ventas de productores de soja, sobre todo los vinculados a SRA. El problema para el oficialismo vendrá en octubre, cuando se extinga el cambio diferencial y se deba, una vez más, buscar vías de aporte alternativas a las reservas del BCRA.

La otra reacción política a la medida anunciada por Massa vino desde los sectores más vinculados al PRO. Hubo dos focos: primero, un comunicado de las Sociedades Rurales de Colón, provincia de Buenos Aires, Rojas, Baradero, San Pedro, Pergamino, la Asociación de Productores de Capitán Sarmiento y Areco. En ese texto, titulado "Todos bajo una misma moneda", empujan hacia la idea única de la devaluación. "El campo debe rechazar un tipo de cambio diferenciado para el agro –afirman-. Nada bueno sucederá de andar consiguiendo beneficios temporales de las migajas de un burócrata de turno". Luego del palo duro al ministro de Economía, agregan que "tampoco sería feliz

"Querés seguir siendo esclavo? Vendé a 200. Yo no", fue el mensaje que se filtró en el chat del campo PRO, para intentar boicotear la medida.

ser beneficiario de esta práctica. Sólo sirve para dividir posturas entre actores productivos".

En esa línea, estallaron de mensajes similar los chats de los grupos de Whatsapp "Gurú Agro" y "Gurú Ganadero", que nuclean a productores, consultores y dirigentes políticos con ascendencia en dirigentes de Juntos por el Cambio. Allí escriben, entre otros, el exministro de Agricultura de Mauricio Macri Luis Miguel Etchevehere y David Lacroze, ex SRA y Junta Nacional de Granos, financista del PRO y quien le presta la casa de veraneo al expresidente en Villa La Angostura. Allí hubo fuertes llamados a no vender para no favorecer al Gobierno. Y llamó la atención un flyer muy directo: "Querés seguir siendo esclavo? Vendé a 200, yo no", reza el texto. La ilustración es una letra K en tipo grande tachada como en las señales viales de prohibir.

Un estudio del Centro Cifra-CTA muestra que los precios siderúrgicos crecieron por encima del promedio industrial, que a su vez supera a la media de la economía.



La chapa que fabrica Ternium es utilizada a lo largo y ancho de la economía nacional.

Dentro de un escenario de recomposición de ganancias empresarias

# Techint, un ganador en la carrera de precios

Por Javier Lewkowicz

La inflación actual viene liderada por el avance de los precios industriales y la industria aceitera y la siderúrgica crecen por encima de ese promedio. En este último caso, son bienes difundidos que se utilizan en las ramas de construcción, autos, maquinarias y estructuras, por ejemplo, y que crecieron bien por encima del principal insumo sectorial, el mineral de hierro. En el caso de la industria aceitera, que se enfrenta en muchos casos directamente el bolsillo del consumidor, los aumentos de precios quedaron más en línea con la suba de sus costos.

Esta evaluación de la inflación en función de las ramas industriales forma parte del último informe de coyuntura del Centro Cifra-CTA, elaborado por los investigadores Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti. El informe muestra cómo la suba de precios, cuya dinámica apunta para diciembre al peldaño del 90 por ciento anual o incluso más, tiene múltiples aristas: sobre una inercia muy marcada de indexación se montó la escalada de los precios internacionales y el escenario de incertidumbre cambiaria. En medio de esos incentivos, la estructura de producción oligopólica también juega un papel como mecanismo facilitador de propagación de la inflación.

#### **Ganadores**

Desde el primer trimestre de 2018 y el mismo período de 2022,

los precios implícitos del valor agregado industrial aumentaron 447,2 por ciento, mientras que el resto de los precios lo hicieron en un 369,6 por ciento. "Considerando los dos períodos de aceleración inflacionaria cabe señalar que en el primero de ellos (2018-2019) los precios industriales crecieron en forma similar al resto de las actividades, en torno al 105 por ciento. En cambio, en el segundo (2021-22) los precios fabriles se despegaron de la trayectoria general: entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2022, los precios implícitos en la industria insumo 'extra sectorial', que es el mineral de hierro, un insumo importado cuyos precios en dólares se redujeron 16,6 por ciento en el período, y por la variación del tipo de cambio aumentaron el 22,8 por ciento en pesos. Asimismo, las actividades que utilizan a la siderurgia como un insumo aumentaron los precios considerablemente por debajo de la misma, como la construcción (88,3 por ciento), automóviles (103,8 por ciento), productos metálicos de uso estructural (101 por ciento) y maquinarias de uso especial (96,8 por ciento)".

"El caso de la siderurgia es emblemático para vincular aumentos de rentabilidad con cambio de precios relativos en contextos de alta inflación."

ascendieron 91,8 por ciento, mientras que los del resto de las actividades aumentaron 68,4 por ciento", detalla el informe.

En particular, entre el cuarto trimestre de 2020 y el segundo de 2022, los precios mayoristas de aceites y grasas vegetales aumentaron 117,4 por ciento y los siderúrgicos (minerales ferrosos en formas básicas), un 119,2 por ciento. Esto es bien por encima del promedio del 105 por ciento de avance de los precios industriales.

El informe advierte que "el aumento los precios siderúrgicos quintuplicaron el de su principal

"El caso de la industria siderúrgica resulta emblemático para vincular los aumentos de rentabilidad con las modificaciones de los precios relativos en contextos de alta inflación. De allí que, en ausencia de regulaciones, Ternium, del Grupo Techint, logró más que triplicar su nivel de rentabilidad sobre ventas entre 2019 y la primera mitad de 2022", indica el informe.

En el caso aceitero, el componente costo ligado el principal insumo jugó de una manera diferente. Mientras que los cereales y oleaginosas subieron 119 por ciento

en el período, movilizados por el fuerte incremento de los precios internacionales junto al avance en el tipo de cambio, el rubro de aceites y vegetales que fabrica la industria lo hizo en un 117 por ciento. A su vez, el aceite de girasol, subproducto de la industria, subió en el período un 115 por ciento; los alimentos balanceados, 102 por ciento y los productos de panadería, 112 por ciento.

#### Rentabilidad

A nivel general, la actividad industrial registró en los últimos años una fuerte mejora de sus márgenes de ganancia, desde el 27,2 por ciento del valor agregado industrial al 36,2 por ciento entre 2017 y 2022. De hecho, medido en términos constantes, el excedente de explotación, que equivale a las ganancias del capital, subió un 62 por ciento en el período, cuando en el resto de la economía el incremento fue de 10,9 por ciento, calcula el Cifra.

Dentro de ese cuadro, las grandes firmas formadoras de precios tuvieron lugares destacados. En el caso de Ternium Argentina (del Grupo Techint) elevó sus utilidades netas del 10,4 por ciento en 2019 al 34,6 por ciento de sus ventas en la primera mitad de 2022. En tanto, Molinos Río de la Plata (Grupo Pérez Companc) y Arcor (del grupo homónimo) pasaron de pérdidas de 3,1 por ciento a ganancias del 11,1 por ciento de sus ventas, y del 3,3 al 23,2 por ciento, respectivamente.

El dólar blue registró este lunes una caída de 15 pesos y se ubicó en 270 pesos. Se trata de su nivel más bajo desde comienzo de julio. En los dólares financieros, el contado con liquidación también marcaron una baja del 2 por ciento para cerrar en 282,91 pesos, mientras que el dólar MEP cerró a 274,89, con una caída del 1,8 por ciento. De este modo, los dólares financieros registraron bajas de más de 6 pesos en la jornada.

El Banco Central comenzó la semana con ventas de reservas por 2 millones de dólares, una situación que se espera que se revierta en la medida que el complejo agropecuario comience a acelerar la venta de la cosecha luego del premio que fue anunciado el domingo por el Palacio de Hacienda. Este lunes, la autoridad monetaria amplió las ventajas de las denominadas "cuentas chacareras", abiertas para que los productores vuelquen en ellos parte de los ingresos generados por ventas de la producción de soja y reciban, a través de la misma, una retribución equivalente a las modificaciones en el tipo de cambio oficial.

El otro epicentro de la información de mercados fue este lunes la Bolsa de Comercio de Rosario, en cuya càmara arbitral se registró un salto del 43% en la cotización de la tonelada de soja para entrega inmediata (ver nota aparte).

En lo que refiere a los activos bursátiles la jornada estuvo marcada también por un fuerte rebote de los bonos soberanos en moneda extranjera. Algunos títulos como el AL30D llegaron a incrementarse

La AFIP comenzó a devolver las percepciones del 35 por ciento de Impuesto a las Ganancias para las personas que hayan realizado compras del dólar ahorro o dólar solidario. La medida abarca a las operaciones realizadas en enero de 2021, con lo cual el reintegro acumula una fuerte pérdida de poder adquisitivo en manos de la inflación.

El organismo recaudador informó que durante este año se devolverá el dinero de las compras o gastos realizados hasta el 31 de diciembre del 2021. Esto beneficiará a poco más de 41 mil personas e involucra un total aproximado de 1850 millones de pesos. La devolución abarca a operaciones de compra en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito, al igual que quienes efectuaron compras de dólares para atesoramiento o ahorro.

Para hacer el trámite, el contribuyente debe contar con Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT) y clave fiscal. Debe también informar a la AFIP la Clave Bancaria Uni-

Impacto en la plaza cambiaria del dólar soja a 200

# El "blue" cayó 15 pesos, a 270

hasta 3,8 por ciento. El riesgo país no obstante cerró en 2492 puntos, con un leve aumento de 0,2 por ciento, por lo que el avance de precios de los bonos se verá reflejado recién este martes.

#### La soja en Rosario

La cotización de la soja escaló más de \$21.500 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y superó los \$72.000 por tonelada, en respuesta al instrumento anunciado por el Gobierno que reconocerá un valor de \$200 por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre. De esta forma, la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería se negociaron a \$ 72.500 la tonelada, un notorio aumento de \$ 21.830 en relación con los valores del jueves (+ 43%). En tanto, los ofrecimientos por entrega contractual y por la entrega en octubre se situaron en \$ 73.000.

#### Cuentas "chacareras"

El Banco Central (BCRA) amplió ayer a todos los productores de soja que exporten su cosecha la posibilidad de depositar los pesos que obtengan de esa venta en las llamadas "cuentas chacareras", que pagan un interés diario equivalente al ajuste del tipo de cambio mayorista.

La medida fue adoptada a través de la Comunicación "A" 7595, que permite a los productores depositar el dinero de la liquidación de soja en las cuentas que ya existían pero, hasta ahora, estaban limitadas al 70% de las exportaciones de soja que se hicieron durante agosto, en el marco del anterior esquema de incentivos "70/30" que perdió vigencia el 31 de agosto último.

La medida alcanza a los productos del complejo de la soja, tanto sea el grano como aceite en bruto, refinado, pellets de cáscara de soja harina de tortas, pellets de soja, tortas y demás residuos de la extracción de aceite de soja, biodiesel y sus mezclas obtenido del aceite de soja.

Además de la ventaja de este tipo de depósitos de pagar un interés igual a la variación del tipo de cambio en forma diaria, por lo que están cubiertos ante cualquier esce-

nario de modificación cambiaria, los titulares de las cuentas pueden acceder a los fondos depositados en cualquier momento, sin tener que esperar los 30 días -como mínimoque tiene un plazo fijo.

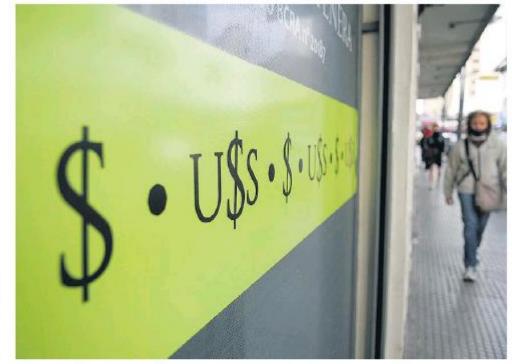

Hay un reacomodamiento de los dólares alternativos.



#### Por operaciones de principios de 2021

## Arrancó la devolución de Ganancias

forme (CBU) de la cuenta bancaria donde se quiere recibir la devolución, a través del servicio "Declaración de CBU para cobros de origen tributario, aduanero y de la seguridad social". Además, previamente deberá haber cancelado o regularizado las inconsistencias, para después poder acreditarse lo percibido.

#### Cómo

La AFIP informó que se debe ingresar con Clave Fiscal al servicio "Devolución de percepción". Se selecciona la opción "Nuevo", que se encuentra en el margen superior izquierdo. En la pantalla que se abre, se tiene que seleccionar nombre y los siguientes campos: 1) Organismo: AFIP; 2) Formulario: F746/A - Devoluciones y transferencias y 3) Período Fiscal:

indicar el período por el cual se solicita la devolución, con el formato AAAAMM. Luego, se selecciona "Aceptar".

A continuación el sistema mostrará el detalle de percepciones registradas en "Mis Retenciones" para ese período. Se debe tildar cuáles son las que se quiere tramitar en devolución. En caso de que existan percepciones no registradas en el sistema, se podrán ingresar seleccionando: "Agregar percepción". Para realizar la carga se tiene que informar: origen, tarjeta, fecha de pago del resumen y monto de la per-

Para realizar el seguimiento de la solicitud de devolución, hay que ingresar con "Clave Fiscal" al Servicio "Mis Aplicaciones Web".

### Conocé como adaptar tu equipo de impresión.

Apps disponibles a la medida de tu proyecto.

Kyocera cuenta con la confiabilidad de la tecnología japonesa para brindar las soluciones de impresión que tu organización necesita. Equipos multifunción láser, aplicaciones y servicios personalizados para imprimir, capturar, distribuir y administrar tus documentos. El mejor servicio técnico onsite en todo el país, con el más bajo costo por copia. Con la garantía oficial de BRUNO HNOS. S.A.

PLANES DE FINANCIACIÓN **HASTA 24 CUOTAS** PaperCut MYO PCOUNTER CANTROCK de Castand de Castand de Castand

DISTRIBUIDOR OFICIAL: BRUNO HNOS. Tel.: 4362-4700 - Fax: 4361-2052

Av. Independencia 401 (1099) Bs. As. bruno@brunohnos.com.ar - www.brunohnos.com.ar







SI EL DOCUMENTO ES IMPORTANTE, LA COMPAÑÍA ES IMPORTANTE.

"Todo sigue lamentablemente sin modificaciones", va que continúa causando problemas operativos, aseguró el director de Infraestructura de la Administración Portuaria, Mariano Taylor, a un mes del hundimiento del barco Pescargen IV, en el sitio 4 del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn.

El buque pesquero, "flota colorada" dedicada a la pesca de langostinos, de 65 metros de eslora, se hundió en el muelle tras escorar sobre estribor cuando realizaba maniobras de descarga, el 5 de agosto pasado. El ingeniero Taylor, en diálogo con Télam, explicó que "todo lo que se pudo hacer de nuestra parte está hecho, sobre todo para contener los fluidos colocando de inmediato el anillo de protección para evitar la dispersión de fluidos propios de la embarcación".

El protocolo de actuación está contenido en el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Planacon). El funcionario explicó que los elementos contaminantes que desprendió la embarcación quedan contenidos en el anillo de protección y es sacado de inmediato para preservar el entorno marítimo, con especial cuidado en las manchas de combustible y aceite.

También que se retiró "la mayor cantidad de elementos que flotaban, como redes, recipientes, bolsas, artes de pesca", y "se cambiaron mangueras que iban absorbiendo el gasoil liviano que flota en la superficie".

La empresa tiene la obligación de presentar ante la Prefectura un plan para adrizar la nave y luego reflotarla. Fuentes de la Hace un mes que se hundió junto a un muelle en Puerto Madryn

# Un pesquero que sigue complicado

El Pescargen IV sigue problematizando las tareas habituales del puerto y no hay certeza sobre el plazo para retirarlo.



El Pescargen IV, dado vuelta, junto al muelle Almirante Storni, en Madryn.

Prefectura consultadas por Télam explicaron que la empresa hizo una primera presentación que fue rechazada y se aguardaba una segunda propuesta que aparentemente no se concretó.

El otro aspecto a tener en cuenta es que "la embarcación no está totalmente hundida, porque mantiene en la proa una burbuja de aire que le otorga flotabilidad positiva", explicó el inge-

niero Taylor.

Eso hace que, cuando el viento produce oleaje, la embarcación se mueva unos metros, como ocurrió en al menos dos oportunidades. "Para adrizarla y poner-

I Télam

la en posición primero hay que hundir el casco completamente" se indicó.

La embarcación escorada produce inconvenientes operativos en el muelle y un efecto contaminante que preocupa a las organizaciones ambientales, que pusieron el acento en que el buque está hundido en el Golfo Nuevo, sobre la cara sur de Península Valdés, habitado por cetáceos con sus crías, entre otras especies.

En particular, ese golfo interior se encuentra por estos días con la población de la especie ballena Franca Austral (Eubalaena australis) en su plenitud, ejemplares que todos los años arriban a la zona para cumplir con su ciclo vital de cópula, parición y adiestramiento de los ballenatos.

"Desde el mismo viernes que se produjo el incidente se comenzó con las tareas de contención de los líquidos contaminantes", aseguró Enrique Calvo, presidente de la Administración Portuaria.

El barco es un congelador arrastrero de 64.06 metros de eslora (largo) por 12.07 de manga (ancho), con una capacidad de combustible de 150.000 litros aunque no estaba con los tanques llenos, se aclaró desde la empresa.

El barco pesquero Pescargen IV se hundió en el sitio 4 del muelle Almirante Storni, en Puerto Madryn, tras recostarse primero sobre su banda de estribor (derecha) presuntamente por desequilibrio de pesos, ya que el escoramiento de 90° se produjo en momentos en que se procedía a la descarga de la última marea, de 29 días en altamar.



En Tucumán, ya ocasionó 22 infecciones y seis muertes

# ¿Cómo actúa la bacteria de neumonía bilateral?

Todos los casos fueron registrados en una clínica privada ahora cerrada para su desinfección. Cómo se contagia y por qué la expansión del brote podría controlarse.

#### Por Pablo Esteban

Según informó el Ministerio de Salud de Tucumán, ya son seis las personas que fallecieron a causa de Legionella. En total, se contabilizan 22 infectados. seis se hallan internados (tres con asistencia respiratoria), mientras que los restantes son monitoreados y evaluados desde sus domicilios. La enfermedad que ocasiona esta bacteria, según anunciaron los especialistas, produce una mortalidad que ronda el 10 o el 20 por ciento, aunque el porcentaje se incrementa si los individuos afectados presentan comorbilidades o enfermedades previas.

En el presente, Luz Médica -la clínica privada en la que se detectó el brote- permanece cerrada para su desinfección y las autoridades realizan un riguroso seguimiento de casos y contactos. Luis Medina Ruiz, el jefe de la cartera sanitaria provincial, afirmó que se incluyen en esta categoría al personal de salud, paciente o familiar cuidador que haya estado en agosto o haya recibido una intervención quirúrgica en la clínica privada y que, en efecto, tenga síntomas compatibles. "Estamos hablando de fiebre, de algún catarro respiratorio o demás, de distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral", detalló Medina Ruiz. Y agregó que es una "bacteria que no se transmite de persona a persona": una buena noticia que implicaría a futuro una posibilidad de controlar el brote con mayor eficacia y limitar su expansión hacia otras provincias.

A diferencia del Sars CoV-2 -virus del que había un menor registro-,º la Legionella es una vieja conocida. Esta bacteria fue clasificada en 1977 y desde aquel momento, se registran brotes tanto en Argentina como en el resto del mundo. Puede hallarse tanto en suelos como en escenarios acuáticos, en la medida en que desarrolla la capacidad de adaptarse a diversas condiciones físicas y químicas. De este modo, gracias a su versatilidad, puede colonizar canales de agua, sistemas de distribución y almacenamiento. Si el agua tiene la chance de ser expulsada hacia afuera (por ejemplo, a través de duchas,



La bacteria tiene una mortalidad de entre el diez y el veinte por ciento de los pacientes.

jacuzzis o bien, a partir de sistemas de refrigeración y aires acondicionados) la bacteria puede liberarse al ambiente y, al ser inhalada, provoca la infección.

"Legionella puede sobrevivir alojada en biopeliculas (membranas en las que la bacteria puede sobrevivir en una fase estacionaria de crecimiento) o parasitando otros microorganismos presentes en las cañerías", explica la médica infectóloga Leda Guzzi. Y continúa: "Cualquier cambio de flujo en el agua puede favorecer la disgregación de esa biopelícula desde dónde pueden dispersarse dentro de aerosoles, por ejemplo en las duchas, en las canillas comunes o en los sistemas de hidromasajes".

La infección se produce por la inhalación de esos aerosoles y en menor medida por micro aspiración de agua contaminada con Legionella. Esto es: se vaporiza, la gente aspira el vapor del agua contaminada y se infecta. De esta manera, el contagio por aerosoles suele ser el canal más habitual para este microorganismo que se expande aún más en aguas a temperaturas cálidas, que se encuentren a unos 20-45 grados.

El período de incubación se ex-

tiende de dos a diez días en cualquier individuo, sin discriminación de rango etario. Como suele suceder con otras afecciones, aquellas personas que tengan un sistema inmune más comprometido corren mayores riesgos de atravesar una fase grave de la patología, requerir respiración mecánica y afrontar una neumonía

El período de incubación se extiende de dos a diez días en cualquier individuo, sin discriminación de rango etario.

bilateral. Esta se caracteriza por exhibir el elenco estable de síntomas para varias afecciones respiratorias: dolor muscular, fiebre y falta de aire. En concreto, es una infección aguda pulmonar (los sacos de aire de los pulmones de llenan de fluido o pus) que puede ser detectada mediante

una tomografía o radiografía de tórax, y también puede venir acompañada de dolor de espalda, diarrea y vómitos.

Aquellos pacientes que no experimentan estas complicaciones, por lo general presentan fiebre y un cuadro muy similar al de la gripe, con una incubación que va entre uno y dos días, y la recuperación se da, como máximo, a los cinco días. Afortunadamente, la infección se trata con levofloxacina y macrolidos, antibiótico.

La buena noticia, como apuntó el ministro, es que el contagio entre personas no es corriente. Es por este motivo que desde el Ministerio de Salud nacional manifiestan cierto alivio ante la imposibilidad de que el brote radicado en Tucumán se expanda hacia el resto del territorio doméstico.

Si bien esta estación del año se caracteriza por la emergencia de una mayor cantidad de infecciones respiratorias, lo que hasta la semana pasada llamaba la atención era que no lograban dar con el origen. La pista fue que todos los infectados estuvieron en la clínica privada entre el 18 y el 23 de agosto.

pablo.esteban@pagina12.com.ar

## Tres muertos en la ruta

Tres personas murieron esta tarde al volcar el auto en el que viajaban como acompañantes en la ruta 2, cerca de la localidad de Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita, informaron fuentes policiales. Se trata del segundo accidente con tres víctimas fatales en poco más de 24 horas en la misma zona de la ruta 2. El hecho, en el que resultaron heridos además el conductor y otro acompañante, ocurrió cerca de las 15, a 50 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, en la mano que conduce hacia la ciudad de Buenos Aires. A causa del impacto, fallecieron en el acto una mujer de 56 años, un hombre de 36 y su hijo de 14, mientras que el conductor (60) y otro acompañante (42) sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados al Hospital Eustaquio Aristizábal, de Coronel Vidal, cabecera del partido de Mar Chiquita. En el lugar intervino personal de Policía de Seguridad Vial, Policía Científica, Bomberos de Coronel Vidal y del Sistema de Atención Médica de Emergencias.

#### **MONSERRAT**

## Carga y recarga ilegales

Dos locales que se dedicaban a la venta y recarga de matafuegos ilegales en el barrio porteño de Monserrat fueron clausurados ayer en un operativo policial en el que se incautaron más de 600 extintores, informaron fuentes policiales. La inspección se realizó en dos locales ubicados so-



bre la avenida San Juan al 1400. donde se vendían elementos contra incendios y artículos de seguridad industrial. En el operativo participaronpersonal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad y organismos de la Agencia Gubernamental de Control. En los locales allanados se secuestraron 600 matafuegos, informó el Ministerio Publico Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección se pudo establecer que los matafuegos tenían códigos QR falsos para evadir el control correspondiente y que las obleas no tenían correlación con el número de serie.

#### Por Santiago Brunetto

Vecinos y vecinas del barrio de Boedo presentaron un reclamo ante el Banco Mundial para que no financie el proyecto de "calle verde" que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) impulsa en la calle Castro de ese barrio. Siguiendo la línea de los vecinos y vecinas de Saavedra, que lograron frenar la financiación del canal artificial del Parque Saavedra, desde Boedo presentaron sus argumentos ante el banco, que ya aceptó abrir la discusión y dio treinta días al GCBA para sentar su posición. "El crédito lo pidieron por el tema de las inundaciones y acá no tenemos ninguna inundación", señalaron a Páginal 12 desde la agrupación "No destruyan Castro", que propone un proyecto alternativo para arbolar la zona generando un pulmón verde.

Hace solo unas semanas, la organización "El Parque Saavedra no se toca" difundía una importante noticia: el banco daba la razón al reclamo de los vecinos y vecinas de Saavedra y cortaba la financiación del canal artificial paralelo al Arroyo Medrano que el GCBA buscaba construir en ese parque. Por el mismo mecanismo, ahora los vecinos y vecinas de Boedo buscan impedir que inicien las obras de "Castro verde", el proyecto que se enmarca en el plan de "calles verdes" que el GCBA anunció a principios de este año.

"La obra implicaría quitar tres de los cuatro carriles de la calle en las tres cuadras que van desde Avenida San juan hasta Independencia. Generará caos y es inviable por el tránsito. Al haber un solo carril no va a haber lugar para estacionar ni para parar momentáneamente en casos de emergencia, mudanza o cualquier otro motivo. Esperamos que el Banco Mundial nos dé la razón porque tienen que darse cuenta de que nada de lo que están construyendo tiene que ver con lo ambiental", aseguró a este diario Soledad Gioia, integrante de "No destruyan Castro".

"Esta es la única calle aliviadora de Pompeya que hay desde Avenida La Plata hasta Boedo y es la única sin paradas de colectivo. También pasan los bomberos, hay tres escuelas afectadas, un geriátrico y personas oxígeno-dependientes con ambulancias que se detienen de forma periódica", precisó la vecina, que agregó que "tampoco hay estacionamiento hoy en Boedo, toda la cuadra está llena de autos y quieren sacar carriles". Según indicó, también las escuelas privadas de la calle sumaron sus reclamos a través de vías internas administrativas.

Si bien el GCBA promociona las obras de las "calles verdes" por los beneficios de sumar superficie verde, al revisar el pedido de crédito al BM los vecinos y vecinas se encontraron con una sorpresa: "El El Banco Mundial pidió informes a CABA y paró el financiamiento

# Un alivio para los vecinos de Boedo

El proyecto de calle verde es cuestionado por la falta de participación y proponen arbolar la zona para generar un pulmón verde.



Los vecinos dicen que no hace falta destruir la calle, sino arbolar.

crédito lo pidieron como un sistema para retener agua y paliar las inundaciones, pero acá no tenemos ninguna inundación", contó Gioia. "No tenemos inundaciones ni en Boedo ni en las inmediaciones. Lo más cerca que tenemos es el Arroyo Cildáñez que tampoco sufre inundaciones y ni siquiera hay un Master Plan que conecte esto con otros posibles proyectos de ese tipo", añadió. Tras aceptar del Pueblo y presentamos un oficio ambiental, por lo que vino la Fiscalía a hacer un estudio y el resultado fue que entre las 10 y las 11 de la mañana, ni siquiera en hora pico, en Castro circulan entre 480 y 500 vehículos, el doble de lo que habían dicho desde el GCBA", afirmó Gioia.

La agrupación barrial, que también presentará una acción de amparo en la Justicia, denuncia además que el proyecto no cumple

Tras aceptar el reclamo de los vecinos y vecinas, el banco dio treinta días al GCBA para sentar posición.

el reclamo de los vecinos y vecinas, el Banco dio treinta días al GCBA para sentar posición antes de definir el conflicto.

Como denuncian los vecinos y vecinas, el proyecto tampoco tiene estudio de impacto ambiental ni de tránsito. Es que el gobierno porteño asegura que por Castro no circula día a día una cantidad de vehículos que requiera hacer dicho estudio. "Nosotros realizamos una denuncia por el tema del tránsito en la Defensoría

con las instancias de participación que debería haber atravesado: la ultima reunión que tuvieron por el tema con autoridades de la comuna fue a mediados de julio. Al igual que en el caso del parque lineal de Honorio Pueyrredón en el que, en una dimensión más grande, también se recortarán carriles para sumar superficie verde, los vecinos y vecinas de Boedo sostenían que debería haberse votado una ley con audiencias públicas por el

cambio de uso del espacio público.

La experiencia de la audiencia por el parque lineal, sin embargo, terminó por convencerlos de que tampoco para ellos se iba a respetar la participación ciudadana: "Después de lo que vimos en esa audiencia, en la que no escucharon los rechazos y a los cuatro días igual sacaron el proyecto de ley, nos dimos cuenta de que no va a existir ningún proceso participativo para nuestro caso y que tenemos que buscar otras vías", dijo la vecina de Boedo.

Como contracara del proyecto de "Castro verde", la agrupación barrial impulsa una iniciativa de arbolado en el barrio. Gioa, que además de integrar la organización es paisajista, precisó que ese proyecto busca "arbolar desde la Plaza Mariano Boedo hasta Avenida La Plata, San Juan e Independencia con canteros con árboles cada diez metros en ese cuadrado. Eso sí generaría un pulmón verde. Con el proyecto de Castro, el GCBA sumaría solo 16 árboles cuando en el barrio hay cuadras enteras con dos o tres". La plaza Mariano Boedo, advierte la agrupación, está compuesta en un 70 por ciento de cemento y solo el resto tiene césped y árboles.

#### Por Mariana Carbajal

En un hecho insólito, la Justicia de Santiago del Estero dictó una orden de detención por "usurpación" contra la directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, Deolinda Carrizo, cuando se encontraba desarrollando sus funciones en el marco de un conflicto territorial en un paraje rural de esa provincia. La resolución fue firmada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de Santiago, Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay, contra Carrizo y ocho integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), acusados de interferir en una orden de desalojo -que denunciaron arbitrario y amañado- de una familia en el paraje El Urunday, de la localidad de Roversi, en el departamento Moreno, a unos 250 kilómetros al este de la capital provincial, cerca del límite con Chaco.

"Que se haya enviado la orden de detención de mi persona como funcionaria nacional no tiene ninguna explicación: es una forma más del Poder Judicial para atropellar y embestir los derechos de las familias campesinas", consideró Carrizo, en diálogo con Páginal 12. Organizaciones de derechos humanos y de la economía popular, entre ellas el CELS, la APDH y la UTEP, repudiaron "enérgicamente la criminalización y el pedido de detención" contra Carrizo. "Exigimos que se garantice su libertad plena", dijo a este diario Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS.

Ayer, la abogada del Mocase, María José Venancio, presentó un pedido de eximición de prisión en relación a Carrizo y los demás acusados de "usupación". Todavía no se dictó, dijo por la tarde a este diario.

"Me hice presente en el lugar como funcionaria del Estado nacional para garantizar los derechos de una familia campesina, indígena y de la agricultura familiar, que en ese momento estaba atravesando un pedido de desalojo, para solidarizarme, como en muchos otros casos a los que hemos estado acompañando", contó Carrizo desde Santiago del Estero. A nivel nacional, precisó, han llegado a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena más de 180 casos, en los que están interviniendo, como en este último del paraje El Urunday, "para que la justicia pueda escuchar y que contemple el derecho a la tierra -de las familias afectadas- que es el único lugar donde viven, es su arraigo, su modo de vida, donde desarrollan el trabajo diario, producen y reproducen la vida campesina, indígena y de la agricultura familiar", explicó la funcionaria. Y

La Justicia santiagueña contra una funcionaria nacional y ocho campesinos

# Una orden de detención con la marca en el orillo

Deolinda Carrizo es directora de Género de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Interviene en un reclamo territorial del Mocase, en el paraje El Urunday.



Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron enérgicamente la orden judicial para detener a la funcionaria.

advirtió que "no es un hecho aislado" que haya órdenes de detenciones en contextos de pedidos de desalojo en la provincia de Santiago del Estero. Carrizo forma parte del Mocase. Vive en la localidad de Quimili, en Santiago del Estero, a 200 kilómetros de la capital provincial.

"En Argentina miles de comunidades campesinas e indígenas, que habitan y trabajan su tierra desde hace décadas, viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas de sus tierras. Esta amenaza latente se traduce en hostigamientos y acciones violentas -que pueden incluir prácticas como el envenenamiento de animales, o los incendios intencionales-, con frecuencia con complicidad del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad", advirtió Miguens. Y añadió: "En lugar de criminalizar a quienes defienden a las comunidades que viven y trabajan la tierra desde hace décadas, de una mane-

#### Denuncian un "acto de despojo"

a Comunidad Indígena de Tilquiza, de la provincia de Jujuy, denun-L ció que un terrateniente bloqueó el paso de un camino ancestral en el marco de un conflicto territorial y requirió que la Justicia actúe para solucionar el conflicto.

El colectivo originario consideró que el cerco de un camino representa un "acto de despojo a través de impedimento de paso y al libre tránsito", por un camino ancestral reconocido por ley 26160 en ingreso a territorio comunitario.

El hecho ocurrió en un camino lindante a la Escuela Primaria 329 de Tilguiza, ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy por ruta provincial 35. Los comuneros apuntaron contra un "terrateniente", identificado como Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto, "volvieron a colocar candado en el único camino de paso que tienen los integrantes de la mencionada comunidad".

"Siendo de esta manera afectados sus derechos constitucionales, DDHH y territoriales, principalmente niños y ancianos con dificultades y problemas de salud; como así también viéndose limitados al transporte de mercaderías y víveres indispensables para la subsistencia", completaron.

Más adelante mencionaron que por el conflicto territorial "existe medida cautelar de no innovar que incumplen permanentemente Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto".

biente, el Estado debe reconocerlos como poseedores y garantizar su derecho a la tierra".

La abogada del Mocase dio detalles del operativo que derivó en la orden de detención contra Carrizo y los demás integrantes del movimiento, entre ellos miembros de la familia intimada a desalojar unas 212 hectáreas. El procedimiento tuvo lugar el viernes 26 de agosto, en horas de la mañana, cuando "la policía de la provincia al mando del oficial de justicia Moreno Scillia, procedió a desalojar de su territorio a la familia de Carlos Esteban Medina, en el paraje El Urunday de la localidad de Roversi, departamento Moreno", informó.

En el lugar viven Medina con su compañera Mirta Belizán, y sus hijos Lucas, de 22 años, Mauro, de 20, Cristian, de 17, Julián, de 13 y una nieta, de 6 años. "Toda la familia trabaja en el campo, en la

cría de animales: más de 60 vacas, 06 300 gallinas, más de 20 chanchos, pavos, patos, gallinas. Frente a 22 esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del Mocase, no se abandonó el territorio", explicó Venancio. Señaló también que la orden de desalojo salió del Colegio de Jueces Civiles Nº 1, de la ciudad de Santiago del Estero, en cumplimiento de una sentencia en el marco del "expediente N° 685736 -año 2020, autos 'Ríos Guillermo Marcelino c/Medina Carlos Esteban s/Desalojo-Sumario'".

En diálogo con este diario, indicó que el proceso judicial comenzó a partir de una demanda de homologación de convenio con pedido de desalojo iniciada por Guillermo Marcelino Ríos, "en base a dos convenios suscriptos el día 12 de febrero de 2019 en la escribanía Gómez Terzano (Registro Notarial N° 16) de Santiago del Estero, uno de comodato, siendo Ríos el comodante y Medina el comodatario, y otro de desocupación. En estos instrumentos se establece que Ríos entrega en comodato el inmueble a Medina por un plazo de 12 meses y que este se compromete a desocuparlo vencido el mismo, es decir, en febrero de 2020". Ríos solo aduce tener derecho al inmueble por "ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se

"En Argentina miles de comunidades campesinas e indígenas viven bajo la amenaza constante de ser desalojadas de sus tierras."

ra más respetuosa del medio am- mudó a la capital de Santiago del Estero y no volvió a vivir en el lugar, y que actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar", dijo la abogada. Medina alega que no sabía qué firmaba, que Ríos le dijo que era a fin de que un empresario (de apellido Parra) con quien tenía conflicto la familia, los deje de molestar. Medina, apunta Venancio, tiene una discapacidad visual parcial y hasta segundo grado de educación formal. Ríos, por otra parte, "nunca acreditó ser titular o poseedor del inmueble que reclama", agregó. La Justicia nunca realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina.

En ese contexto, Carrizo junto a integrantes del Mocase se hicieron presentes en el lugar, para denunciar "una vez más el avasallamiento del Poder Judicial sobre los derechos de las familias campesinas.

#### I SAN JUAN

#### Contra el cáncer de mama

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y su equipo de Salud presentaron ayer la campaña Mujeres+Sanas que incluye la utilización, por primera vez en el país, de sensores de temperatura para la detección precoz del cáncer de mama. El avance en materia de salud se consiguió gracias a un convenio firmado con los representantes de la empresa Welwaze, con sede



en EE.UU., que confirmaron la elección de San Juan para el lanzamiento mundial del dispositivo para uso masivo. De ese modo, la provincia de San Juan se convirtió en la primera en el país en la que, desde Salud Pública, las mujeres pueden acceder a un rápido diagnóstico de anomalías relacionadas con el cáncer de mama a través de tecnología de última generación: el Dispositivo Complementario de Estudio Mamario. Los nuevos dispositivos "beneficiarán a unas 60.000 sanjuaninas pertenecientes a los sistemas públicos y privados de salud, en una primera etapa".

#### Física y aplicada

El rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Víctor Moriñigo, anunció ayer la construcción del edificio del Instituto Física Aplicada (INFAP), un proyecto en conjunto con el Conicet, que recibirá financiamiento del Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 709 millones de pesos. La obra contará con un plan de inversión millonaria y forma parte de un plan de infraestructura que la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación encara para el fortalecimiento del Conicet. En total serán 3.500 metros cuadrados y se emplazará en el predio de la futura Ciudad Universitaria, en el norte de la capital puntana, en un plazo de 18 meses. El proyecto contempla un sector administrativo, cocina, bufet y un Microcine. En la planta alta estará el sector académico del Infap, que albergará las oficinas de los/as investigadores/as y becarios/as. Habrá también salas de videoconferencias y reuniones.

Investigadores de Conicet encontraron en la cercanía de la localidad neuquina de Plaza Huincul los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio carnívoro perteneciente al período Turoniano-Coniaciano (90 millones de años atrás aproximadamente), una etapa caracterizada por un cambio climático global y eventos de extinción masiva.

El hallazgo fue publicado hoy en la prestigiosa revista Papers in Palaeontology. Los primeros restos fueron hallados hace casi 20 años. El ejemplar que fue bautizado "Elemgasem nubilus" en referencia al dios tehuelche que lleva ese nombre, y nubilus que en latín significa "días nublados".

"Este nuevo dinosaurio carnívoro que encontramos pertenece a la familia de los Abelisauridae y los primeros restos fueron hallados en 2002. Nos tomó muchos años para su preparación y su estudio y recién el año pasado enviamos el artículo a la revista", describió a Télam el becario posdoctoral de Conicet Mattia Baiano, primer autor del estudio.

El descubrimiento formó parte de su tesis doctoral del Conicet bajo la dirección de Rodolfo Coria en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, Conicet-Universidad Nacional de Río Negro) y el Museo Municipal Carmen Funes.

"Los huesos fueron hallados a unos 20 kilómetros de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. Las partes que encontramos son parte de la cola (varias vértebras) y huesos de los miembros posteriores (fémur, tibias, fíbulas y falanges del pie)", describió Baiano.

El investigador señaló que al comenzar a estudiar los huesos encontrados se dieron cuenta de que se trataba de un ejemplar inédito.

"Algunas veces los huesos de los dinosaurios, como los de otros fósiles, pueden tener características morfológicas únicas que se llaman 'autapomorfias' y son propias de cada especie; en el caso de Elemgasem esas características únicas justo están presentes en los huesos que encontramos: fíbulas (o hueso de las patas) y en el astrágalo calcáneo (tobillo, talón)", contó Baiano.

En ese marco, añadió que, gracias a los análisis histológicos de los fósiles, se determinó que el ejemplar, un bípedo carnívoro que comía principalmente animales herbívoros, "tenía una edad mínima de ocho años y, si bien era un individuo sexualmente maduro, todavía no había terminado de crecer".

Elemgasem nubilus tenía una longitud aproximada de cuatro metros desde la cabeza a la cola y una altura cercana a los dos metros; se encuentra dentro de los principales grupos de depredadores y estaba estrechamente empaDescubrieron una nueva especie de depredador en Neuquén

# Un dinosaurio viejo pero nuevo

El hallazgo fue publicado ayer en la prestigiosa revista Papers in Palaeontology. Tiene unos 90 millones de años.



Los primeros restos fueron hallados hace casi 20 años, pero recién ahora se hacen públicos.

rentado con otros terópodos abelisáuridos de la Argentina llamados Brachyrostra, que incluye especies como Carnotaurus, Aucasaurus y Skorpiovenator.

Esta familia de dinosaurios predominó en la fauna carnívora durante el Cretácico Superior (entre 100 y 66 millones de años atrás) de Gondwana, un continente formado por lo que ahora es Améri-

"Los huesos fueron hallados a unos 20 kilómetros de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén".

ca del Sur, la Antártida, India, África y Australia.

Baiano explicó que "la importancia de este descubrimiento es que este dinosaurio pertenecía a un momento llamado Turoniano-Coniaciano, que es un lapso temporal en el que se vieron modificaciones en la flora y fauna debido a cambios climáticos en la atmósfera y cambios químicos y físicos en el océano".

"Y estos cambios -continuóque implicaron la extinción de algunos organismos y la aparición de otros, también ocurrieron en la familia de los abelisáuridos y este ejemplar que encontramos es el primero a nivel mundial de su familia en este lapso temporal".

En el mismo sentido, el investigador Rodolfo Coria afirmó que "siempre la identificación de una nueva especie es un hecho cientificamente relevante, especialmente si la especie pertenece a una familia emblemática de dinosaurios carnívoros como los abelisaurios".

"Elemgasem representa una pieza clave en el rompecabezas de la evolución de este grupo, que comenzó a armarse con los primeros hallazgos de José Bonaparte -el paleontólogo de vertebrados argentino más importante del siglo XX- en la década de 1980", indicó Coria, también director emérito del Museo Municipal Carmen Funes, en la ciudad de Plaza Huincul.

Coria -que se formó como paleontólogo con Bonaparte-detalló que ya se conocían formas de abelisaurios "en horizontes más antiguos (como el Cenomaniano) o más modernos (como el Campaniano), por lo que era predecible que los hubiera en tiempos intermedios".

"Lo que no nos imaginábamos añadió- era encontrar un abelisaurio de tamaño comparativamente pequeño como Elemgasem, cuya talla es netamente inferior de la del resto de especies del grupo como Carnotaurus, Aucasaurus o Skorpiovenator. Los es-

"Tenía una edad mínima de ocho años y, si bien era un individuo sexualmente maduro, todavía no había terminado de crecer".

tudios paleohistológicos permitieron estimar una adultez temprana para el individuo al momento de su muerte. Es decir, que de haber vivido, no habría crecido mucho más".

Finalmente, Baiano señaló que el hallazgo destaca nuevamente la importancia paleontológica de la región.

Liz Truss reemplaza a Boris Johnson al frente del gobierno

MA 06 09 22 P112

#### Por Marcelo Justo Desde Londres

Liz Truss es la nueva primera ministra del Reino Unido. El resultado de la elección interna del Partido Conservador de un nuevo líder para sustituir a Boris Johnson fue contundente. El traspaso formal del poder será hoy en presencia de la reina Isabel II. En su primer mensaje poscampaña, Truss reafirmó que la reducción de impuestos para dinamizar la economía nacional será su prioridad, pero dejó en claro que tomarán medidas para ayudar con los precios energéticos que se duplicarán a principios de octubre. "Nosotros creemos en la libertad, en impuestos bajos y en la responsabilidad individual para lidiar con la vida. Hice campaña como conservadora. Y gobernaré como conservadora. También voy a lidiar con la crisis energética, tanto en las cuentas que reciben los hogares como en los problemas de largo plazo del suministro energético", dijo Truss.

En una semana debería conocerse en detalle el plan Truss para el tema que desvela a los británicos: el tarifazo que les espera en semanas de cara al duro invierno británico. Según The Times y Daily Telegraph, Truss está analizando la posibilidad de un congelamiento de los precios, propuesta hecha hace semanas por el laborismo y rechazada en ese momento y hasta este fin de semana por los conservadores. La presión social y el nuevo aumento del precio ayer a la mañana en el Reino Unido y la Unión Europea luego del anuncio ruso el viernes pasado del cierre del gaseoducto Nord Stream 1, están forzando un cambio de dirección.

En una entrevista publicada ayer por Finacial Times, el casi seguro ministro de Finanzas de Truss, el ultraneoliberal Kwuasi Kwarteng, señaló que entendía la necesidad de tomar una acción decisiva sobre las cuentas de electricidad y gas y que lo harían adoptando políticas fiscales responsables, va que la deuda pública británica trepó del sesenta al noventa por ciento del PBI desde la pandemia). La especulación, por el momento, es que buscarán un congelamiento de las tarifas para los sectores más postergados sin que se sepa qué va a pasar con la clase media y con la pequeña y mediana empresa que también está ahogada por la suba de los precios.

#### Revuelo social

El clima social no deja mucho margen. En los últimos meses ha habido huelgas en el transporte, correo, recolectores de basura, telecomunicaciones, Amazon y los empleados que están al fondo de

# La nueva primera ministra del Reino Unido

Sin voto popular y con fama de panqueque, la ultraliberal arrancó prometiendo rebajarles impuestos a las empresas, pero vacila sobre ponerle precio máximo a la energía.

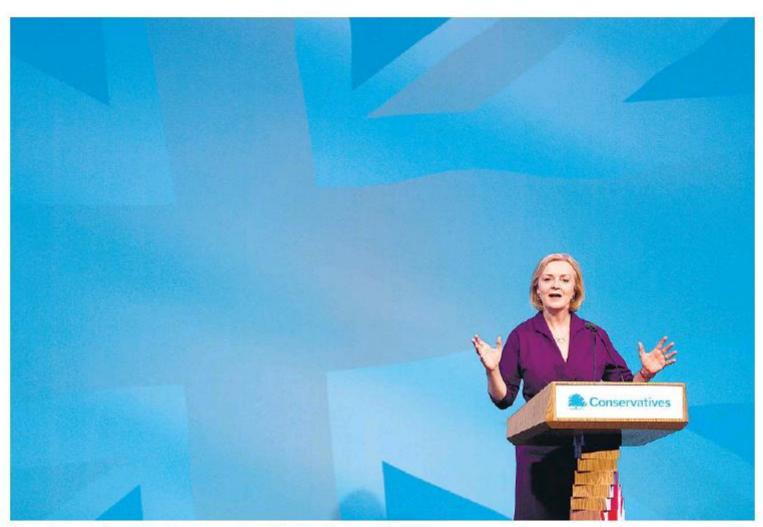

Truss fue votada nada más que por los afiliados conservadores.

la pila, los del call centers. En las próximas semanas las enfermeras del Servicio Nacional de Salud y el sector de educación votarán para decidir si plegarse a esta ola de huelgas.

Y no se trata únicamente de las tarifas energéticas. La inflación

superó el diez por ciento y según los analistas llegará al dieciocho el año próximo. El poder adquisitivo cayó a su nivel más bajo en décadas por el atraso salarial y congelamiento en algunos sectores de los últimos doce años de gobierno conservador. "El término unificador que se ha usado para la actual situación es la crisis del costo de la vida. Pero en términos de la industria, por ejemplo, hubo recortes salariales. Me parece que los conservadores no tienen la menor idea de lo que está pasando", señaló Sharon Graham, secretaria ge-

AFP

neral de uno de los sindicatos británicos más poderosos, Unite. Señal de los tiempos, las declaraciones las hizo durante una visita de solidaridad con los huelguistas portuarios de Felixstowe.

El programa económico de Truss y las promesas que viene haciendo (baja de impuestos de 27 mil millones de libras, aumento del presupuesto de defensa y de salud, equilibrio fiscal, etc.) preocupan a los mismos tories.

Un exministro del gobierno de Theresa May, David Davis, dijo a Financial Times que los principios conservadores están en juego. "Liz Truss tiene que pensar bien lo que va a hacer. El peor resultado que puede tener su programa económico es que la reducción de los impuestos se convierta en mala palabra por su aplicación en un momento inadecuado", dijo Davis.

El director del independiente Instituto de Estudios Fiscales, Paul Johnson, fue más allá. "Lo que propone puede no solo obligarnos a aumentar de manera extrema la deuda en el corto plazo sino que incrementará aún más la presión inflacionaria. Ella tiene razón en que el crecimiento económico de los últimos quince años ha sido desastroso. Pero reducir impuestos no es una estrategia para el crecimiento", dijo Johnson.

Un perfil de Liz Truss, elegida premier por los conservadores

### La que quiere ser otra Dama de Hierro

Por M. J.

Nacida en 1975 en Oxford, casada y con dos hijas adolescentes, la tercera primera ministra mujer que tiene el Reino Unido ha tenido una sinuosa trayectoria política. Representante hoy del ala más dogmática y neoliberal del partido, votó a favor de permanecer en la Unión Europea en 2016 y luego de la victoria del Brexit hizo un giro de 180 grados que la convirtió en una de las estrellas de los antieuropeos.

La estudiante liberal demócrata que en los 80 gritaba "Maggie out, out, out" (Afuera Margaret Thatcher) es hoy presentada como la

heredera de la Dama de Hierro. Sus padres pertenecían al CND, una alianza de izquierda que buscaba la eliminación de las armas nucleares y la llevaban a manifestaciones antiarmamentistas que ella definió como "un pecado de iuventud". En los 90, en la Universidad de Oxford, se convirtió en la presidenta de los estudiantes liberal-demócratas y en la conferencia anual partidaria pidió la abolición de la monarquía.

En su último año universitario Liz Truss se pasó, para sorpresa de muchos y horror de sus padres, al Partido Conservador. Electa concejal en el municipio de Greenwich en 2006, dio el gran salto cuatro años más tarde cuando llegó al Parlamento con la victoria de David Cameron que, sin mayoría en la Cámara de los Comunes, se vio obligado a formar una alianza con los liberal-demócratas.

Un año después no quedaba ni la más remota sombra de la estudiante que pedía la abolición de la monarquía: Truss se había convertido en abanderada del ala más extrema de los conservadores. En 2011 fundó el "Free Enterprise Group" con el apoyo de 40 diputados conservadores y fue coautora de uno de los dos libros que marcarían su rumbo ideológico. El argumento central de After the Coalition era que el Reino Unido no estaba condenado a un declive permanente si cambiaba la brújula hacia una cultura pro-empresaria y meritocrática.

En 2012, con los mismos coautores, sacó el segundo libro que empujaba el argumento más a la extrema derecha partidaria con su proclama de un Reino Unido con "menos estado, menos regulación, menos impuestos". En el capítulo 4 sobre la "Cultura de Trabajo" (Work Ethic), el libro calificaba a los británicos como los "más vagos del mundo" y añadía que "son los que trabajan menos horas, se jubilan antes y tienen una muy baja productividad".

Opinión Por Marco Teruggi Desde Santiago

## ¿Se cerró un ciclo?

A yer transcurrió en Chile marcado por preguntas y declaraciones. El resultado del plebiscito por la nueva Constitución sorprendió a todos los sectores, nadie había anticipado una derrota de esa magnitud por parte del Apruebo: más de 20 puntos de distancia ante el Rechazo, 38,14% contra 61,86%. Tampoco que votaría cerca del 85% de la población, para un total de casi 13 millones de electores, un récord en un país de baja participación. Se trató de un resultado que reconfiguró en una noche el mapa político nacional, con sus consecuentes incertidumbres.

Si bien las encuestas anticipaban que el Rechazo encabezaba sobre el Apruebo, no habían previsto ese resultado. Uno de los factores claves fue, como se había anticipado, la afluencia a las urnas producto del voto obligatorio. La gran cantidad de nuevos votantes favoreció de forma contundente el Rechazo al nuevo texto Constitucional: de los casi más de 4,5 millones electores más que votaron en esta elección respecto a diciembre del 2021, cuando Gabriel Boric ganó en segunda vuelta, solo cerca de 250.000 lo hicieron a favor del Apruebo. El resto, más de 4 millones, fueron por el Rechazo.

Los datos fueron contundentes: el Apruebo ganó únicamente en ocho comunas, con escasos márgenes, tres en la región de Valparaíso y cinco en la región metropolitana de Santiago, como en la popular comuna de Puente

Alto con 50.97% contra 49,03, o la zona de Ñuñoa con 50,41% ante 49,59%. En algunas partes, que se proyectaban más fuertes, como Recoleta, gobernada por Daniel Jadue, se impuso el Rechazo con 51,93%. La votación del Rechazo tuvo números muy elevados en varias partes, como en el extremo norte del país en la región de Arica y Parinacota con 66,82%, subiendo aún más

en el sur, como en la Araucanía con 73,69%.

El resultado se asimiló a un temblor político para quienes tenían depositadas sus expectativas en la victoria del Apruebo. No solamente por la derrota, sino por la magnitud y las hipótesis unas tras otras para responder a la pregunta: ¿qué pasó? ¿cómo explicar un rechazo tan categórico en un país que lleva tres años de movilizaciones y urnas en dirección progresista? Las preguntas recorrieron tanto los partidos, los movimientos sociales, el universo a favor del Apruebo, como los pasillos del Palacio de la Moneda, donde se sabía que una derrota en las urnas tendría consecuencias directas en el gobierno.

Una de las consecuencias fue la especulación acerca de un posible cambio dentro del gabinete. Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, parte del Partido Por la Democracia (PPD) que integra la coalición de gobierno, afirmó: "va a haber un cambio de timón en la conducción del gobierno, porque hay que cursar el golpe respecto a lo ocurrido ayer". Un posible cambio dentro del gabinete podría modificar los equilibrios internos entre partidos, en el marco de un gobierno conformado por dos coaliciones: la que ganó la presidenciales, es decir, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) junto a independientes como la actual ministra de Interior, Izkia Siches, y aquellos provenientes de la exConcertación, como el PPD y el Partido Socialista (PS).

Soto realizó sus declaraciones en el marco de las reuniones del lunes del presidente, quien se reunió temprano con él y con el presidente de la Cámara del Senado, Álvaro Elizalde, del PS. Boric "nos ha pedido que en el Congreso Nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente", informó Elizalde, quien confirmó así que efectivamente tendrá lugar un nuevo proceso que deberá contar, se presupone, con los tres mismos pasos: elección de convencionales para una nueva Convención Constitucional, redacción de un nuevo texto, y otro plebiscito de salida.

El acuerdo respecto a un nuevo proceso constitucional fue ratificado el mismo domingo en la noche por todas las fuerzas encolumnadas tras el Rechazo. El lunes se reunieron tres de los principales espacios políticos que llevaron adelante esa campaña: Centro-Izquierda por el Futuro, Una que nos Una, y Amarillos por Chile, que plantearon la necesidad de avanzar en un "gran acuerdo de unidad" para el nuevo proceso constitucional. "Queremos una nueva y buena Constitución, pero que sea hecha a partir del diálogo, no de la intolerancia, del acuerdo y no del maximalismo y el espíritu refundacional", declaró Cristián Warnken, uno de los voceros.

La respuesta a la pregunta de por qué el resul-

Las Últimas Noticias

Las Últimas Noticias

EL MERCURIO

tado encontró varias explicaciones e interpretaciones según posiciones políticas. "El
gran derrotado ayer el PC y
el octubrismo", afirmó, por
ejemplo, Warnken, tributando
así a un análisis que sostiene
que el problema del texto
Constitucional fue su exceso
de radicalidad, que se explicaría centralmente por el
"octubrismo", es decir los
actores político-sociales procedentes de la revuelta de
octubre del 2019 que ocupa-

ron un lugar central en la Convención con las listas de independientes.

La mirada de Warnken respecto al "octubrismo" ya había tenido eco puertas adentro de partidos que son parte del gabinete. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, aseguró a mediados de agosto que "el principal problema de la Convención fue llevar listas de independientes". ¿Cuántos comparten esa tesis dentro del gobierno? Del otro lado del análisis, es decir desde el "octubrismo", una de las razones centrales de la derrota fue el mal desempeño del gobierno, las promesas incumplidas, justamente, con las demandas emanadas de las masivas protestas, y la baja aprobación del presidente que se trasladó al texto rechazado.

El resultado será analizado durante semanas. La crudeza de la derrota del Apruebo lleva a muchas preguntas: ¿qué no se había visto? ¿tanta gente estaba en desacuerdo y los termómetros de la militancia no lo percibieron? También conduce a interrogantes sobre mayorías: el Rechazo del domingo tuvo 2 millones más de votos que el Apruebo de 2020 cuando se decidió redactar una nueva Constitución. La presencia del voto obligatorio sin duda llevó a expresarse a franjas que antes se habían abstenido, mientras que otras personas efectivamente votaron a favor en 2020 y en contra en el plebiscito de salida. Algo cambió el domingo en Chile, tal vez el ciclo abierto en octubre de 2019 se haya cerrado.

Páginal 12 en Chile

Desde Santiago

#### Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Aun asimilando el triunfo aplastante del Rechazo (61,86%) frente al 38,14% del "Apruebo", el gobierno de Gabriel Boric amaneció sin tener una hoja de ruta tan clara, con 7.882.958 chilenos diciéndole no a un texto constitucional progresista, paritario, plurinacional y que buscaba modificar las reglas autoritarias y pro-empresariales impuestas por la Carta Magna de 1980, la de la dictadura de Pinochet actualmente vigente. Entre los integrantes de la Convención Constituyente que estuvieron un año redactando el texto (con una minoría de derecha) se ha impuesto la confusión y la falta de una autocrítica elaborada.

Así, figuras que habían emergido durante todo este periodo como el abogado Fernando Atria señaló que "no es el momento más dichoso que he tenido políticamente", acusando a la campaña de desinformación por parte de la derecha. El best-seller Jorge Baradit señaló que publicará un libro sobre la experiencia. La expresidenta de la Convención y representante del pueblo mapuche, Elisa Loncón, se sinceró: "Fue una derrota fundada en errores individuales y colectivos que posterga el reconocimiento a los Pueblos Originarios".

En el comité político de la mañana, Boric trató de mantener la calma a las dos coaliciones gobernantes: Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista) y Socialismo Democrático (Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical, entre otros). Testigos del encuentro destacan que los partidos tendrán reuniones en privado, sin el presidente, para plantear críticas a su papel en este fracaso.

Todo esto mientras la expresidenta Michelle Bachelet, la única ex presidenta que apoyó abiertamente al "Apruebo" señaló en una entrevista televisiva que "Es claro que para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado y sólo quiero decir que la declaración que hizo el presidente anoche me representa completamente".

Se refirió al discurso que dio Boric el domingo a la noche cuando el resultado era irreversible. "El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas", señaló.

"Como Presidente de la República recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio, y es que hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos porqué llegamos hasta aquí, ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo (...) Sé que esperan soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de vivienda, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los cuidados, la reactivación a nuestra economía, las eternas listas de espera en salud, la calidad de la educación y las bajas pensiones. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno, para enfrentar este nuevo período con renovados bríos. Pueden tener la tranquilidad que el camino a una nueva Constitución jamás será obstáculo a las urgencias que ustedes nos han planteado".

Una de las primeras actividades del mandatario chileno fue reunirse con el presidente de la cámara de diputados, Raúl Soto (Partido por la Democracia) y del senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista) para reorganizar este nuevo proceso. Ambos representantes de la ex Concertación, la coalición que gobernó por 30 años tras el retorno a la Democracia y que fue el gran blanco de las

el fin del Senado, un
espacio que es la
coronación de los viejos
políticos y con una
extensión de ocho años.

críticas durante el Estallido Social de octubre de 2019, por haber mantenido el sistema neoliberal instituido justamente por la carta magna de 1980.

Por eso no es de extrañar la calma de ambos políticos cuyo apoyo al proceso, sobre todo con Elizalde y su partido fue particularmente "tibio". Es entendible: el nuevo texto proponía el fin del senado, un espacio que es la coronación de los viejos políticos y con una extensión de ocho años. "Estamos en un momento de mucha fragilidad política y social y es deber de todos estar a la altura y asumir la responsabilidad política para conducir este momento histórico que nos toca vivir" señaló Soto quien dice que pronto se logre una estabilidad "que evite cualquier otro tipo de crisis en Chile".

En efecto: el proceso constituyente fue la salida política, liderada entre otros por el mismo Boric a la crisis un mes después del "Estallido", cuando ya habían marchado un millón de personas sólo en Santiago y la policía disparaba a los ojos, aceptada a regañadientes por el entonces presidente SeTras el revés electoral, el presidente dialoga con los partidos

# Boric busca otro proceso constituyente para Chile

Confusión y tristeza reinaban en el oficialismo, incluyendo a los que redactaron la Constitución que habría reemplazado la de Pinochet. Habrá cambio de gabinete.



Boric se reunió con los presidentes de ambas cámaras y prepara un cambio de gabinete.

Télam

bastián Piñera. Luego, vendría un 06 plebiscito de salida donde casi el 80% de chilenos votó por el cambio de constitución. Nadie tiene PIZ una respuesta clara aún. De hecho Elizalde se enfocó en señalar lo que se viene: "El presidente de la República va a convocar a los distintos partidos con representación parlamentaria, también actores de la sociedad civil, para escuchar sus puntos de vista", adelantó Elizalde.

Así, el plan de Boric es reunirse toda esta semana y definir un nuevo proceso que aunque entusiasmaba a la derecha, que dedicaron todos estos meses a decir que se necesitaba una nueva "y buena constitución", sólo Renovación Nacional se reunirá mañana con Boric para intentar apurar el proceso. La Unión Demócrata Independiente ha optado por esperar un poco.

La única certeza de momento es que a mediados de esta semana habrá un cambio de gabinete y de ellos se rumorea la salida de dos figuras centrales: Giorgio Jackson ministro de la Segpres (enlace entre el congreso y el ejecutivo) e Izkia Siches, ministra del interior. Ambos no cumplieron las expectativas pero tuvieron un rol clave en el triunfo del gobierno, el primero como amigo desde los inicios del movimiento universitario de 2010 hasta su paso como diputado y la segunda como presidenta del colegio médico que surgió como inesperada líder y que fue vital en la segunda etapa de la campaña. Una decisión que dejará varios daños colaterales en un gobierno que está redefiniendo su relato al perder uno de los pilares transformadores que era la Constitución.

Líderes regionales y organismos internacionales destacaron ayer la participación electoral en el plebiscito constitucional que celebró Chile el domingo, a la vez que remarcaron la necesidad de dirimir los conflictos en forma pacifica y la voluntad del gobierno de avanzar hacia un nuevo proceso que reemplace la Carta Magna san-

cionada por la última dictadura.

El expresidente de Bolivia Evo Morales saludó "la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum constitucional". En su cuenta de Twitter, Morales aseguró que "la lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras exista injusticia y desigualdad", en tanto que reivindicó la figura de Salvador Allende por "su mensaje revolucionario de tolerancia, soberanía v hermandad entre los pueblos libres del mundo".

Con otra lectura el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Evo, López Obrador y Petro respaldaron a Boric

## Apoyo de líderes de la región

insistió en que el resultado del domingo revive la figura del dictador Augusto Pinochet. El domingo, en su primera reacción al resultado del referéndum, Petro tuiteó: "Revivió Pinochet. Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América latina

y abrir las alamedas democráticas". Las críticas no tardaron en llegar, pero ayer el mandatario colombiano volvió a evocar al represor chileno fallecido en 2006 y bajo cuya dictadura se redactó la Constitución que pretendió cambiar la Convención Constitucional. "Pinochet está vivo en ciertos

Morales, López Obrador y Petro.

sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una Constitución aún vigente", escribió Petro en su cuenta de Twitter en respuesta a las críticas del opositor Federico "Fico" Gutiérrez.

Desde México y en su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como ejemplo para su país a la votación del domingo en Chile: "Vamos a resolver las cosas con el diálogo y la confrontación política, y en las umas, como lo hicieron ayer los chilenos. Esa es la vía, no la violencia, no la represión, sino la vía pacífica electoral, los argumentos, convencer, no imponer".

Por su parte, la Unión Europea (UE) destacó el "histórico plebiscito" que se celebró en Chile de manera pacífica y con una gran participación. La diplomacia comunitaria dijo que "toma nota del compromiso expresado por el presidente (Gabriel Boric) y por el espectro político de la necesidad de seguir el proceso constitucional y de mantener el deseo de la ciudadanía chilena de un nuevo acuerdo constitucional".

En un comunicado, la organización Amnistía Internacional (AI) también marcó el plebiscito del domingo como un punto de partida para un nuevo proceso constitucional: "Los movimientos sociales y la ciudadanía han alzado la voz exigiendo mejores condiciones de vida, pero esta situación difícilmente se puede solucionar de raíz manteniendo una Constitución intrínsecamente injusta y que se originó en un periodo doloroso de la historia de Chile".

Páginal 12 en Francia

Por Eduardo Febbro Desde París

El guion escrito desde hace meses cambió poco: Europa va a pasar el invierno sin el gas que llegaba de Rusia hasta antes de la invasión de Ucrania. Entre el fin de semana y ayer, Francia y Alemania se movilizaron tanto para interpelar a la población a fin de que reduzca su consumo energético como para paliar el aumento del precio de la energía. Los días empiezan a enfriarse y en este clima el presidente francés Emmanuel Macron interpeló a la sociedad para que baje sus consumos de energía. La intervención presidencial se ubica en un momento muy grave de la extensión del conflicto entre Rusia y Occidente hacia el campo energético.

Ayer, luego de que se hiciera evidente que Rusia cerraría el paso del gas que le vendía a Europa, el gas se cotizó con un treinta por ciento de aumento en el mercado mayorista. La estampida del precio y las intervenciones de París y Berlín derivan del corte total del suministro de gas proveniente de uno de los gasoductos claves para Europa, el ruso Nord Stream 1. Después de varias interrupciones que ya habían suscitado muchas controversias, el gasoducto volvió a pararse el pasado fin de semana y es muy probable que ya no vuelva a estar en servicio. Sería improbable que Rusia les siguiera vendiendo sus hidrocarburos a los países occidentales que, a su vez, le proveen armas a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa del mes de febrero de 2022.

Nord Stream 1 funcionaba a un veinte por ciento de capacidad hasta el viernes 2 de septiembre y debía volver a recuperar su plena capacidad el sábado 3. Sin embargo, la empresa rusa Gazprom que gestiona el gasoducto anunció Francia y Alemania buscan evitar un racionamiento

# Invierno frío con energía cara

Macron pidió ahorro a los ciudadanos y evitó pedir un impuesto a las superganancias, que prefiere que lo cobre la Unión Europea.



En línea con Alemania, Macro pidió ahorro energético y un impuesto europeo a las superganancias.

hasta que no se levanten las sanciones, el gasoducto no volverá a activarse.

#### Las acusaciones

Como de costumbre, la avalanque no podía mantener abiertas cha de acusaciones contra el prelas válvulas "en condiciones de sidente ruso Vladimir Putin no seguridad" suficientes hasta que tardó en activarse. Alemania lo

Macron sintetizó los tres principios: las reservas de gas estratégicas, la sobriedad energética y la concertación europea.

no se haya obstruido una fuga en una turbina. En principio, la reanudación de las actividades del Nord Stream 1 estaba agendada para el sábado a la una de la madrugada, pero quedó atrapada en el engranaje de la guerra en Ucrania y sus expansión colateral. Moscú ya había adelantado que las sanciones que Occidente adoptó contra Rusia complicaban tanto el funcionamiento como el mantenimiento de Nord Stream 1. Ello conduce a suponer que

acusó de llevar a cabo una "guerra psicológica energética" y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, dijo que el presidente ruso estaba "manipulando el mercado de la energía". La dirigente de Bruselas propuso en ese contexto que se le pusiera un límite al precio del gas para evitar esa "manipulación".

En lo concreto, el precio mayorista del gas se multiplicó por cinco desde agosto de 2021. En la perspectiva futura, el incremento del hidrocarburo podría aun ser mucho mayor, tanto más cuanto que Europa depende en poco más del cincuenta por ciento de los hidrocarburos rusos. La semana pasada, la empresa rusa Gazprom ya había interrumpido totalmente las provisiones de gas al grupo francés Engie.

Hasta febrero de 2021, Francia dependía en un veinte por ciento de los hidrocarburos rusos. Como otros países, Francia buscó soluciones alternativas, en especial el gas norteamericano, lo cual le permitió garantizar el noventa por ciento de sus reservas estratégicas de gas, según la plataforma europea Agregated Gas Storage Inventory, AGSI.

Sin embargo, no parece ser suficiente si se mira a largo plazo. En este contexto, en el curso de una conferencia conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente francés Macron trazó una suerte de hoja de ruta para explicar cómo Francia haría para "pasar el invierno".

El jefe del Estado sintetizó los tres principios del viaje a través del otoño y del invierno: las reservas de gas, la sobriedad energética y la concertación europea. El jefe del Estado insistió en que se alcanzará el objetivo de "un diez por ciento de economía de energía". Emmanuel Macron puntualizó luego: "Si colectivamente sabemos comportamos de manera sobria, no habrá ni racionamiento, ni cortes". La narrativa presidencial, ya multidesplegada en los medios por varios ministros, gira

en torno a la llamada "sobriedad energética" como poción para amenguar los efectos de la guerra energética. Se trata, según Macron, de usar "menos el aire acondicionado cuando hace calor y menos la calefacción cuando hace frío". Todo indica que vamos derecho al sacrificio climático.

#### Las megaganancias

El otro elemento nuevo de esta crisis radica en que el jefe del Estado francés volvió a rechazar que se aplicara un megaimpuesto nacional a las empresas energéticas que realizan lo que se llama "superganancias", pero en cambio aceptó que la Unión Europea impusiera una contribución a los operadores energéticos que realicen "beneficios indebidos" mediante el aumento de los precios al por mayor de la electricidad en Europa. En suma, en vez de un castigo fiscal a escala nacional, lo que se propone en un mecanismo fiscal europeo armonizado, lo cual, en principio, permitiría que se recuperara una parte de los beneficios que reciben los productores de electricidad renovable o nuclear que la producen a bajo costo y la revenden por los cielos.

Por último, Macron se mostró favorable a que Europa proceda a la compra de gas conjuntamente para "que sea más barato" y también adhirió al principio de que se ponga un techo oficial al precio del gas.

Estos son apenas los primeros pasos en una crisis que, según el rigor del invierno, multiplicará sus impactos en una línea destructora para las personas más frágiles. Macron pide "sobriedad energética", pero durante esos seis meses de guerra no ha habido la más mínima sobriedad en los precios. La inflación especulativa fue masiva y, en muchos casos, tramposa. Otra vez ganarán las empresas y perderán los ciudadanes.

efebbro@pagina12.com.ar

#### Ucrania

#### Ultimo reactor apagado

I EFE

a central nuclear de Zaporiyia desactivó el último reactor que seguía en funcionamiento luego de un incendio generado por nuevos ataques en la zona, según comunicó la empresa estatal ucraniana Energoatom. El sábado la central atómica, la mayor de Europa, había quedado desconectada de la red eléctrica ucraniana tras producirse varios bombardeos de la zona, según constató el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El ministro de Energía ucraniano Hermann Galushchenko, advirtió que es imposible reparar la línea debido a los combates en la zona. "El mundo está una vez más al borde del desastre nuclear", afirmó Galushchenko en su cuenta en Telegram. Según Energoatom, el fuego se inició "debido a los bombardeos". Si bien el operador ucraniano dijo que la línea fue dañada, el OIEA aseguró que no fue así y que va a ser reconectada lo más pronto posible. El reactor número seis, el único que continúa funcionando, sigue "produciendo la electricidad necesaria para el enfriamiento" del combustible nuclear.

FUTBOL Con ocho partidos comienza una nueva edición de la Champions League

# Arranca el torneo más atractivo del mundo

Con un calendario apretado por el Mundial, con la ausencia de Cristiano Ronaldo por primera vez en dos décadas, pero con la certeza de ser el torneo del clubes más atrayente del mundo, la Champions League arrancará hoy con ocho partidos, entre los que se destaca el duelo entre el Paris Saint Germain y la Juventus. Para Lionel Messi comienza uno de sus grandes objetivos de la temporada, más allá de su obsesión por el Mundial de Oatar con la Selección Argentina.

Con la presencia de Messi, recibirá mañana a Juventus, que se presentará con Leandro Paredes pero sin Angel Di María, ausente por lesión, en el partido estelar de la primera fecha de la Liga de Campeones. El partido correspondiente al Grupo H se disputará desde las 16.00 en el estadio Parque de los Príncipes y será televisado por ESPN y Star+.

Messi iniciará su décimo novena temporada consecutiva de Liga de Campeones y alcanzará a su excompañero y actual DT de Barcelona, Xavi Hemández, como el tercer jugador con más partidos disputados en la historia. El crack argentino disputó 156 encuentros y, con 125 tantos, es el segundo goleador histórico de la competición por debajo del portugués Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la temporada 2022/23 ya que su Manchester United no se clasificó. El debut de la "Pulga" fue en diciembre de 2004 en Ucrania en la derrota de Barcelona (2-0) contra Shakhtar Donetsk y con Barcelona conquistó cuatro veces la "Orejona": 2006, 2009, 2011 y la última en 2015.

A los 35 años y a menos de tres meses de la cita en Qatar, el siete veces elegido mejor jugador del mundo buscará cumplir con el primer objetivo de la temporada: clasificar a PSG a los octavos de final de la Champions League. El primer examen del campeón de Francia será ante Juventus, el equipo más ganador de Italia, que para esta temporada se reforzó con dos futbolistas con pasado cercano en el Parque de los Príncipes, donde a fines de abril estaban celebrando el título de la Ligue 1.

Paredes llegó a Turín a préstamo por una temporada con opción de compra hace una semana y todo indica que será titular. Di María, en cambio, cerró su exitoso ciclo de siete temporadas tras no renovar el vínculo que caducó el 30 de



Messi, Mbappé y compañía van por una nueva chance en la Champions League.

I AFP

junio aunque no podrá volver a su excasa ya que no está en plenitud física luego de la lesión muscular que sufrió hace dos semanas. El juvenil marplatense Matías Soulé finalmente fue citado por el DT Massimiliano Allegri para suplir la baja del "Fideo" y seguramente estará en el banco de los suplentes.

Paris Saint Germain, bajo el nuevo ciclo de Christophe Galtier, intentará volver a jugar la final, que en ésta edición será en Estambul, en busca de su primer y ansiado título europeo. Por el mismo grupo y en simultáneo pero en Lisboa, Benfica debutará como local de Maccabi Haifa, de Israel. Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, una de las sorpresas de la lista

previa del seleccionado argentino para los próximos amistosos, estarán en el equipo portugués.

La primera jornada también tendrá como atractivo la presentación de Manchester City en la casa de Sevilla, el equipo con más argentinos de la competencia. Con el posible debut de Julián Álvarez en Liga de Campeones, los dirigidos por Josep "Pep" Guardiola visitarán al conjunto español de Alejandro Gómez, Erik Lamela, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, en el marco del grupo G. En esa misma zona también están Borussia Dortmund y Copenhague, que inaugurarán la fecha desde las 13.45 en Alemania.

A la misma hora y por el Grupo

E, Chelsea visitará en Croacia al Dinamo Zagreb, mientras que completarán en Austria desde las 16 el Milan ante el Salzburgo, que cuenta en sus filas con Nicolás Capaldoa.

El debut de Real Madrid, último campeón y máximo ganador del torneo, será en Escocia contra Celtic, desde las 16. En el equipo local, que volverá a competir luego de cuatro años de ausencia, se espera la presencia entre los convocados del joven defensor Alexandro Bernabei, ex Lanús, que fue anotado en la lista principal con el número 25. Este grupo F se complementará con el partido entre Leipzig y Shakhtar Donetsk que se disputará desde las 16 en Alemania.

**UEFA** Competencia para 2030

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (foto), afirmó que tiene "la certeza" de que España y Portugal serán los anfitriones del Mundial 2030, además de asegurar que la Confederación que comanda apoyará la presentación. "Tengo la certeza de que vamos a tener el Mundial 2030 en Es-

paña y Portugal", aseguró Ceferin durante su participación en la apertura de Football Talks, un ciclo de

conferencias organizadas en Lisboa en la sede de la Federación Portuguesa del Fútbol (FPF). Durante una intervención virtual, el máximo dirigente del fútbol europeo apuntó que ve la propuesta como "una licitación vencedora" y reconoció que la entidad va a trabajar "para ayudar". "Está a la altura de Europa ser anfitriona del Mundial", insistió.

Libertadores

#### Por un lugar en la final

Desde las 21.30 (TV: Fox Sports) y en su estadio de San Pablo, Palmeiras tratará de dar vuelta la serie de semifinales ante Athletico Paranaense y llegar por

tercer año consecutivo a la definición de la Copa Libertadores. En la ida disputada la semana pasada Paranaense ga-

nó por 1 a 0 y se encaminó hacia la primera final de Libertadores de su historia. La otra semi se definirá mañana cuando Flamengo reciba en su casa a Vélez luego del aplastante triunfo carioca en Liniers, por 4 a 0.

Obreros/as ferroviarios/as y sus compañeros/as desaparecidos/as en Campo de Mayo entre los días 31 de agosto y 6 de septiembre

#### Rosa Ana Irina Nusbaum



6 de septiembre de 1977. Embarazada de 6 meses

#### A 45 años de sus desapariciones

Celebramos que el T.O.F. Nº 1 de San Martín haya juzgado a cuatro de sus asesinos a la pena de prisión perpetua y a otro de ellos a 22 años. Continuaremos en el camino de la Verdad y la Memoria, hasta encontrarlos.

> Sus familiares y compañeres desaparecidosferroviarios@gmail.com

#### Ramón Alejo Gómez

Compañero Gráfico detenido desaparecido el 6 de Septiembre de 1976

Nadie te enseña a ser vaca. Nadie te enseña a volar en el espanto. Mataron y mataron compañeros y nadie te enseña a hacerlos de nuevo, ¿Hay que romper la memoria para que se vacie? Miro navegar rostros en mi sangre y me digo que no murieron aún. Pero mueren aún. ¿Qué hago mirando cada rostro? ¿Muero con ellos cada vez? En alguna telita del futuro habrán escrito sus nombres. Pero la verdad es que están muertos. Alzan sueños sin método contra la vida chiquita. Juan Gelman

¡Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones; solo el Pueblo salvará al Pueblo! Tus compañeras y compañeros gráficos. Si lo conociste o puedes aportar alguna información, escribí a: fgbprensa@gmail.com

pressreader



Estadio: Defensa.

Arbitro: Andrés Merlos.

Cambios: 46m A. Ríos por Fontana (D) y Vombergar por N. Barrios (SL), 58m J. López por T. Galván y N. Fernández por Duarte (D), 66m Leguizamón por Cerutti (SL), 71m Martegani por J. Méndez (SL), 75m Zalazar por Souto (D), 82m Luján por Giay (SL), 92m Sives por Alanís.

#### Por Fabio Lannutti

En un encuentro con pocas emociones, San Lorenzo igualó sin tantos con Defensa en Florencio Varela, por la fecha 17 de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo de Beccacece suma 19 puntos, pero en la tabla general sería el último clasificado a la Copa Sudamericana; los de Rubén Insúa tienen 25 unidades y por ahora no participarían de torneos internacionales.

El juego arrancó parejo, con dos equipos que parecían estudiarse. Llegó primero el local con un disparo de Galván que hizo temblar el travesaño y en el rebote Fontana también cabeceó al travesaño, aunque en offside. La réplica de San Lorenzo vino con un derechazo en comba de Giay a las manos de Unsaín.

El Ciclón salió jugar en la última línea con tres zagueros, lo que a priori suponía cierta temeridad, sobre todo teniendo en cuenta que su rival acostumbra a ubicar en cancha un tridente de ataque. Conforme pasaban los minutos, la visita insinuaba más en ataque que su anfitrión y avisó con un cabezazo de Campi que exigió a Unsaín. Sin mayores emociones, terminó la primera etapa con el marcador en blanco.

El juego continuó siendo en el complemento poco más que ordinario y casi sin llegadas a los arcos. Insúa mandó a la cancha al grandote Vombergar por el "Perrito" Barrios para tener más presencia en el área rival. Y el Halcón, pese a que se mostraba algo impreciso en los pases, acechó con un cabezazo de Alanís tras centro de Colombo que obtuvo una gran reacción del arquero Batalla.

Un tiro libre del ingresado Martegani y otro de Bareiro fueron las últimas jugadas de riesgo que generó San Lorenzo. Defensa pudo ganarlo tras una habilitación de Uvita Fernández para Soto, que el defensor definió mal. Al final, el 0-0 fue justo. San Lorenzo no pudo con Defensa por la Liga Profesional

# Sin gritos en Florencio Varela

El 0-0 final fue más provechoso para los de Beccacece, en zona de Copa Sudamericana; segundo empate al hilo del Ciclón.



El Halcón y el Ciclón no se sacaron ventaja en Florencio Varela.

Con gol de Ojeda, se impuso ante Arsenal en Mendoza

## Godoy Cruz gana, trepa y sueña

sobre todo teniendo en cuenta que su rival acostumbra a ubicar en cancha un tridente de ataque. Conforme pasaban los minutos, la visita insinuaba más en ataque que su anfitrión y avisó con un case Godoy Cruz sufrió, pero se impuso 1-0 a Arsenal de local, por la fecha 17 de la Liga Profesional. Con este resultado, el equipo de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez sigue prendido arri-

D. Rodríguez A. Medina Breitenbruch Chimino Ferrari Gariglio P. Barrios Canto Negri M. Ojeda D. Pérez Castro Ponce M. Pittón Andrada Miloc Allende Kruspzky A. Díaz S. Rodríguez Lomónaco DT: S. Gómez DT: L. Madelón

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza).

Arbitro: Pablo Echavarría. Gol: 9m M.
Ojeda (GC). Cambios: 52m Vega por
Allende (GC), 61m Cano por A. Díaz (A),
62m M. Ramírez por Burgoa (GC) y N.
Acevedo por Castro Ponce (GC), 79m Navas por Chimino (A) y Brochero por Miloc
(A), 81m Badaloni por S. Rodríguez (GC) y
Pintado por M. Ramírez (GC), 88m Apaolaza por Cano (A) y Marchi por Rivero (A).

ba, ya que suma 31 puntos y engorda su promedio.

El conjunto de Sarandí avisó en el inicio y casi abrió el marcador al minuto: Alexander Díaz no llegó a conectar un centro abajo del arco por muy poco y se perdió la apertura. Por el contrario, el Tomba golpeó en la primera que tuvo, a los 9 minutos: Martín Ojeda, goleador del equi-



Ojeda grita su gol.

po, anotó con un bombazo desde afuera del área.

I NA

Más allá de eso, Arsenal se acomodó con el correr de los minutos y fue arrinconando cada vez más a Godoy Cruz. La visita tuvo varias oportunidades claras que desperdició en los metros finales: un bombazo de Facundo Kruspzky que salvó el Ruso Rodríguez y otro de Gustavo Canto que Néstor Breitenbruch pudo desviar.

Ya en la segunda mitad, el equipo de Leonardo Madelón controló más la pelota. Sin embargo, el Tomba tuvo las más claras y estuvo cerca de estirar la ventaja, pero Ojeda falló las chances que tuvo, entre ellas un remate que dio en el palo.

Finalmente, Godoy Cruz se impuso por la mínima en Mendoza y estiró su racha, dado que lleva cinco partidos invicto (cuatro victorias y un empate) y sigue prendido bien arriba, pegado a Huracán, Atlético Tucumán y Gimnasia. En contrapartida, Arsenal sigue sin despegar y lleva cinco encuentros sin triunfos.

Será muy dificil que el delantero de River Pablo Solari pueda jugar el Superclásico del domingo a las 17 en la Bombonera que será arbitrado por Darío Herrera. El sanluiseño se practicó estudios en un centro médico del barrio de Belgrano y comprobó que tiene una lesión muscular grado 1 (pequeño desgarro) en el aductor izquierdo. Si bien todavía no está descartado, desde el cuerpo médico de River que encabeza el doctor Pedro Hansing estiman como "muy complicado" que Solari pueda afrontar el primer Superclásico de su carrera. Así las cosas, Matías Suárez sería su reemplazante.

El plantel millonario descansó ayer tras el triunfo del domingo por 2 a 0 ante Barracas Central, trabajará toda la semana en el predio de Ezeiza y quedará concentrado desde el sábado en el estadio Monumental. La idea de Marcelo Gallardo es tratar de recuperar al arquero Franco Armani y al defensor Emanuel Mammana, quienes resultaron lesionados en los partidos de la semana.

Armani tiene una molestia muscular en la ingle izquierda que sufrió contra Defensa y Justicia por la Copa Argentina y Mammana, titular en los últimos diez partidos, salió en el entretiempo ante Barracas porque se le sobrecargó el posterior derecho. Se cree que con lo justo, ambos llegarán al choque del domingo en la Bombonera, donde seguramente Enzo Pérez volverá a ser titular en reemplazo de Bruno Zuculini, expulsado en la segunda etapa ante Barracas.

Mas allá de las lesiones de Exequiel Zeballos y Sebastian Villa que los dejarán afuera por todo lo que resta del campeonato, Boca padece menos con los lesionados. Y tendrá varias reapariciones para recibir a River. El lateral Luis Advíncula y los mediocampistas, Alan Varela y Guillermo Fernández: cumplieron ante Colón la fecha de suspensión por haber llegado a las cinco tarjetas amarillas y volverán en lugar de Jorge Figal, Esteban Rolón y Martín Payero.

En todo caso, las dudas de Hugo Ibarra pasan por quién será el primer marcador central, si Figal, Facundo Roncaglia o el peruano Zambrano (quien con cuatro amonestaciones fue al banco en Santa Fe), y quién irá de volante por la izquierda: si Juan Ramírez (ausente contra Colón por un golpe en la cadera) o el paraguayo Oscar Romero quien el domingo terminó con una molestia muscular. En cambio, parece un hecho que Darío Benedetto será el centrodelantero titular y que Luis Vázquez irá al banco de suplentes.

Luego de dos ediciones consecutivas en el Monumental, ambas con público local, el Superclásico regresará este próximo domingo a la Bombonera, donde los hinchas y socios boquenses volverán a esFUTBOL Pablo Solari quedó casi descartado en River para visitar a Boca

# Una mala noticia para arrancar la súper semana

El atacante, autor de cinco de los últimos diez goles millonarios, sufrió un pequeño desgarro ante Barracas. Advíncula, Varela y Pol vuelven en el equipo de Ibarra.



Pablo Solari viene siendo la máxima figura de River: 7 goles en 9 partidos.

Prensa River

tar presentes por primera vez en casi tres años. La última vez que se jugó con público en la Boca fue en octubre de 2019. Después, hubo tres encuentros a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus.

#### Un viejo conocido

En cuanto a Darío Herrera, dirigirá el Superclásico por segunda vez en el año ya que también estuvo al frente del partido de marzo pasado por la la Copa de la Liga Profesional en el Monumental que Boca ganó 1 a 0 con gol del colombiano Villa. Su historial abarca cuatro partidos oficiales con dos triunfos boquenses y dos empates. Pero debe sumarse a la cuenta el tristemente célebre partido por los octavos de final de la Copa Libertadores de 2015 que dirigía Herrera y que fue suspendido antes del comienzo del segundo tiempo luego de que un hincha de Boca arrojó en la manga gas pimienta a los jugadores de River.

**Talleres** 

#### Se acabó lo que se daba

El portugués Pedro Caixinha (foto) dejó de ser el técnico de Talleres luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia del club, que en paralelo decidió que el exdefensor Javier Gandolfi, quien se desempeñaba como su ayudante de campo, quede al frente del plantel para los próximos compromisos. "Después de varias horas de evaluación



junto a Pedro Caixinha y todo su equipo de trabajo, se ha decidido de común acuerdo dar por finalizada su etapa", informó el club. Caixinha, de 51 años, llegó a Córdoba en marzo y condujo al equipo a una destacada actuación en la Copa Libertadores, en la que fue eliminado por Vélez en cuartos de final, aunque no hizo pie en el torneo doméstico y marcha 24° con 15 puntos, cuatro por encima del colista Lanús. En total dirigió 34 partidos: nueve triunfos, diez empates y 15 caídas.

Femenino

#### Un pase histórico

Rocío Bueno, delantera de Racing y la Selección Argentina, fue transferida al Sassuolo de Italia en calidad de préstamo hasta junio de 2023, en un hecho sin antecedentes para el fútbol femenino argentino. Se trata de la primera operación que le genera ingresos al club dueño de la ficha de una futbolista en el fútbol local: será una cesión por una temporada, con un cargo de 2.000 euros y una opción de compra de 25.000.

"Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el
exterior y poder dejarle algo a
esta camiseta que tanto me
dio", expresó la atacante de
29 años, quien llegó hace dos
temporadas a Avellaneda luego de vestir las camisetas de
Boca y UAI Urquiza y convirtió la friolera 31 goles en 35
partidos en la Academia. En
cuanto al Sassuolo, viene de
finalizar la temporada pasada
en el cuarto lugar del campeonato italiano.

Opinión Por Daniel Guiñazú

## Boca y River, parecidos y diferentes

Boca y River definirán el próximo domingo en la Bombonera cual de los dos equipos dará el salto más largo para pelearle el campeonato a Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán, los tres inesperados lideres y candidatos. Uno y otro parecen haber dejado atrás la turbulen-



cia que les provocó el haberse quedado demasiado pronto fuera de la Copa Libertadores. Llegan al partido con onda verde. En un momento pareci-

do, con 29 puntos en la tabla, pero transitando caminos diferentes.

Después de haber perdido por 3 a 0 ante Patronato de Paraná, Boca suma siete partidos sin derrotas entre el campeonato y la Copa Argentina. Ganó cinco, empató dos y esta racha favorable ha contribuido para afirmar en su cargo al técnico interino Hugo Ibarra. O por lo menos para disolver las críticas que ha venido recibiendo y la mirada desconfiada del plantel, que más que un entrenador de paso, siempre vio en él a una simple extensión del poder del vicepresidente Juan Román Riquelme y del Consejo de Fútbol. El frente interno boquense está más calmo (o menos agitado) y esa es una buena noticia en la previa del Superclásico.

River recorre el mismo sendero. Luego de una derrota por 2 a 1 ante Sarmiento en el Monumental, también acumula cinco triunfos y dos igualdades. Pero a diferencia de Ibarra, la conducción de Marcelo Gallardo es inconmovible. Las discusiones sobre su continuidad o no como director técnico se darán a fin de año, no ahora. Mientras tanto es él quien propone y dispone. La unidad del mando en River es fundamental y una de las razones que explican el éxito histórico de su ciclo.

Si desde los números, los dos gigantes llegan con el pulgar puesto hacia arriba, desde lo futbolístico tampoco se aprecian grandes diferencias. Porque ninguno ha desplegado un juego de alto vuelo. Boca, porque el plantel recién ahora parece haber dejado de enroscarse en su interna con Ibarra y los dirigentes y enfocado en el torneo. Y River porque Gallardo retocó demasiado la formación en busca de una regularidad que todavía no ha encontrado. Los buenos y malos momentos se suceden dentro de los partidos sin saberse bien por qué. Y ninguna individualidad ha podido ser desequilibrante, más allá de la aparición goleadora del cordobés Pablo Solari, quien será una de las dudas de la semana millonaria.

Con los últimos tres goles del juvenil Luca Langoni (dos a Atlético Tucumán y uno a Colón), Boca intenta disimular las bajas por lesiones de Exequiel Zeballos y Sebastián Villa, ambos descartados hasta el final del campeonato. A la espera de que Darío Benedetto reponga su memoria de goleador. Más allá de lo que vaya a suceder con Solari, River parece tener más riqueza en el ataque con Lucas Beltrán, el colombiano Miguel Borja y Matías Suárez. Habrá que ver cómo acomoda Gallardo las piezas para ir a la Bombonera a jugar otra edición del partido más grande del fútbol argentino. El que todos quieren ganar y nadie piensa perder.

#### Nadal

## Sorpresa en el US Open

El estadounidense Frances Tiafoe, número 26 del ranking ATP,
dio la sorpresa y eliminó del US
Open al español Rafael Nadal
(3°; foto) en octavos de final luego de vencerlo por 6-4, 4-6, 6-3
y 6-3 en tres horas y 34 minutos. Con un tenis muy intenso,
de gran energía y sin prácticamente fisuras, el tenista afroamericano despidió al cuatro veces campeón del Abierto de Estados Unidos (2010, 2013, 2017
y 2019) y encendió las ilusiones



del público de ver a un campeón local en el certamen luego de que Andy Roddick lo consiguiese en 2003 por última vez. De 24 años, Tiafoe se enfrentará en cuartos de final al ruso Andrey Rublev (11°). La salida de Nadal este lunes se suma a la sorpresa de ayer, cuando el número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, fue eliminado por el australiano Nick Kyrgios (25°) también en cuatro sets.

Alemania

## La Masacre de Munich

El presidente de Alemania,
Frank-Walter Steinmeier (foto),
pidió perdón ayer durante la ceremonia por el 50° aniversario de
los ataques de los Juegos Olímpicos de Munich 1972 contra
atletas y miembros del equipo
israelí. Steinmeier dijo que Alemania debería asumir su parte
de responsabilidad por no proteger a los atletas y por tomarse
décadas para compensar a las
familias. "No podemos corregir



lo que pasó. Estoy avergonzado. Como jefe de Estado de este país, pido perdón por la resolución insuficiente de este asunto", dijo. El 5 de septiembre de 1972 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes en la villa de atletas por palestinos del grupo Septiembre Negro, en colaboración con neonazis alemanes. El saldo de víctimas fatales fue de once israelíes, un policía alemán y cinco de los pistoleros palestinos.

Con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del Mundial de vóley, la Argentina enfrentará hoy a Serbia por los octavos de final del certamen que se está celebrando de manera con-

junta en Polonia y Eslovenia.

El partido se disputará desde las 12.30 en el Arena Gliwice de la homónima ciudad polaca y será televisado por ESPN. El vencedor de este duelo se medirá en cuartos de final con Brasil e Irán, que comenzarán su encuentro desde las 16.

De haber éxitos sudamericanos, Argentina y Brasil volverán a cruzarse en una instancia decisiva como sucedió en el duelo por el tercer puesto en los Juegos Olímpicos Tokio del año pasado, que terminó con el equipo de Marcelo Méndez obteniendo la histórica medalla de bronce.

Luego de disputar sus primeros tres compromisos en Liubliana, capital de Eslovenia, la Selección Argentina se mudó a la ciudad polaca de Gliwice para afrontar la cita de esta jornada.

El equipo de Méndez aprovechó los cinco días de descanso post fase de grupos para preparar el duro partido contra Serbia y recuperar el físico luego de lo que fueron tres exigentes partidos iniciales.

Argentina debutó en la primera fase con derrota por 3 a 2 ante Irán, luego cayó por el mismo marcador ante Países Bajos y se clasificó como el mejor tercero tras superar -nuevamente en tie break- a Egipto.

En lo que va de certamen, hay dos argentinos que se destacan en los rubros estadísticos: el líbero Santiago Danani quedó como el cuarto mejor receptor y el capitán Luciano De Cecco en el puesto 3 de los armadores. En tanto, los goleadores del equipo vienen siendo Bruno Lima con 59 puntos (9º) y Facundo Conte con 54 (14º).

De la vereda de enfrente, Serbia tuvo una gran primera ronda y terminó en el primer lugar del Grupo A luego de triunfar en sus tres partidos y sin ceder ningún set ante Ucrania, Puerto Rico y Túnez.

Los balcánicos fueron terceros en el Mundial 2010 mientras que en la última edición, en 2018, venció a Argentina por 3 a 0 por la segunda fecha de la fase de grupos. Después se enfrentaron tres veces por la Liga Mundial con dos triunfos de Argentina (3 a 0 en 2019 y 2021) y uno de Serbia (3 a 2 en junio de este año). Justo en la previa del Mundial, el pasado 18 de agosto, Argentina superó a Serbia en un partido de preparación por 3 a 1 en el marco del Memorial of Hubert Wagner.

En sus 12 participaciones mundialistas, Argentina solamente logró subirse a un podio en 1982, que se jugó en nuestro país, y ocupó el 15º lugar en Italia-Bulgaria 2018, con Julio Velasco de DT. I VOLEY Ante Serbia, un rival complicado en el Mundial

# Por el pasaje a cuartos de final

El equipo de Méndez sufrió en exceso para pasar de fase y se medirá ante el mejor de la primera ronda hoy en Polonia.

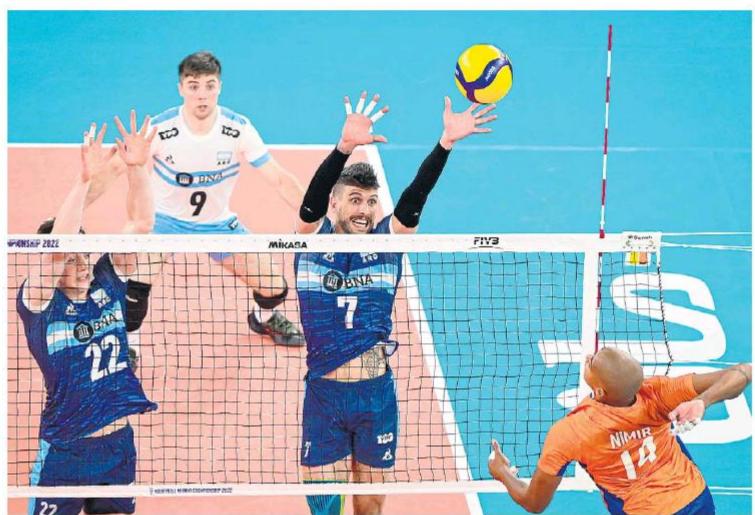

Conte y Zerba van por el bloqueo en la caída con Países Bajos.

LAF

#### BASQUET

#### Argentina y República Dominicana en la AmeriCup

## Cierran la fase de grupos

La Selección Argentina de básquet, con el pase a cuartos de final ya en su bolsillo, cerrará la fase de grupos de la AmeriCup 2022 esta noche cuando se enfrente a República Dominicana desde las 20:10 en el Geraldao Arena de Recife, Brasil, con televisación de TyC Sports y DirecTV Sports.

La Argentina llegó con turbulencias al certamen luego del sorpresivo despido de Néstor García como entrenador principal del equipo a casi un año de su asunción.



Gabriel Deck viene de anotar 27 puntos ante Puerto Rico.

Prensa CAB

Sin embargo, luego de la asunción de Pablo Prigioni como DT y a pesar del poco tiempo para trabajar, debutó en la AmeriCup de Recife con un cómodo triunfo sobre Islas Vírgenes (95 a 62) y el domingo hizo lo propio ante un rival de mayor fuste como Puerto Rico, imponiéndose por 99 a 86.

Contra los boricuas fueron muy destacadas las actuaciones de los pilares habituales de la Selección, cada uno en su respectivo rol. El santiagueño Gabriel Deck (Real Madrid) se lució con 27 puntos, 9 rebotes y una notable efectividad en sus lanzamientos (11/14 en dobles, 1/3 en triples y 2/2 en libres); el cordobés Facundo Campazzo (sin equipo) estuvo mágico y firmó 17 puntos, 15 asistencias y 6 robos; mientras que el moronense Nicolás Laprovíttola (Barcelona) hizo gala de su puntería desde larga distancia y sumó 20 puntos, con 6/15 en triples.



#### Cultura & Espectáculos

MUSICA Comienza Tango BA

**I** LITERATURA El Premio FIL

TEATRO

Gustavo Masó se vacía

I PLASTICA

Oriente en el CCK

isto & oído

Hombre Araña otra vez

Spider Man: Sin camino a casa, estrenada en diciembre de 2021, volvió a ubicarse en el tope de la taquilla durante el fin de semana en EE.UU., gracias a un relanzamiento con 11 minutos adicionales y a la ausencia de estrenos de peso. El film embolsó 6 millones de dólares y la cifra podría extenderse debido a que ayer fue feriado en el país del Norte, por el Día del Trabajo. Esta última entrega lleva acumulados unos 812,3 millones a nivel local, la tercera película más taquillera de la historia en EE.UU.



# Dave Davies y The Kinks

En 1964, un parlante rajado le dio a "You Really Got Me" el sonido justo para provocar una revolución. Desde entonces, la relación de los hermanos Ray y Dave fue una precuela de los Gallagher de Oasis. Pero tras innumerables tormentas, el dúo parece acercar sus caminos para revivir a una banda esencial de los "swinging sixties".

Por Kevin E. G. Perry\*

En su nuevo libro de memorias sin filtro, Living on a Thin Line, el guitarrista de The Kinks, Dave Davies, escribe de manera conmovedora sobre su recuperación tras un ACV en 2004, la tormentosa relación con su hermano mayor y compañero de banda Ray y sus propios años de excesos de estrella de rock. La cobertura de los tabloides sobre el libro, de todos modos, tendió a centrarse en un solo aspecto. "Dave Davies: los aliens me prohibieron tener sexo", decía un titular reciente del Toronto Sun, una prueba de que podés ser tan sincero como te propongas sobre tu vida, pero basta que menciones una prohibición alienígena y eso es todo de lo que se hablará. "Joder, es un mal chiste, ¿no?", dice Davies, de 75 años, riéndose abiertamente. "Es como bajarte los pantalones para conseguir unas risas."

El curioso incidente en cuestión ocurrió en 1982 en el hotel Sheraton de Richmond, Virginia. Davies estaba en la carretera con The Kinks, la revolucionaria banda inglesa que había co-fundado dos décadas atrás, cuando empezó a escuchar voces de otro mundo que se comunicaban telepáticamente. "Lo que vas a leer puede sonarte un poquito loco", escribe Davies en Living on a Thin Line. "Llamé a estas voces 'las inteligencias' y me di cuenta que habían tomado un completo control de mis sentidos." Entre los mensaies que recibió había una instrucción de no tener relaciones sexuales. "Me dijeron que la razón era que querían transmutar mi energía sexual a un mayor nivel vibracional", escribe Davies.

Davies está muy al tanto de que esto no suena enteramente racional, pero de algún modo es su punto. En una charla por video desde Londres, luciendo como un bohemio con un polo negro y anteojos de marco rojo, con una bufanda plumosa alrededor del cuello, Davies es un buen ejemplo de exploración en lo irracional y la mente inconsciente. "Para la gente sensible, la vida puede ser un infierno", dice. "Tuvimos tiempos duros tratando de entender qué carajos pasaba, en una base diaria. ¡Tuvimos que formular alguna clase de concepto imaginativo solo para ponernos los zapatos! ¿Qué es esta locura? Carl Jung pasó toda su vida tratando de entender qué está pasando, y se dio cuenta de que ni siquiera empezamos a comprender cómo funciona la mente. No podemos tener miedo a nuevas ideas. ¡Para eso es el arte!"

Como muchas otras personas sensibles, Davies encontró la salvación a través del arte. Nacido en Fortis Green, al norte de Londres, en 1947, era el menor de ocho: seis hermanas y su hermano Ray. "Tenés que recordar que Ray I MUSICA Dave Davies, "You Really Got Me" y la relación con su hermano

# "Soy optimista con una reunión de The Kinks"

Hace poco publicó un descarnado libro de memorias que agregó espesor a la leyenda de la banda que le puso otro sonido al rock inglés, nacido de la casualidad.



"En los 60 parecía como si pudieras hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, vestir cualquier cosa", recuerda Davies.

AFP

dice. Algunas de sus memorias más tempranas son de sábados a la noche con todos reunidos en el salón delantero, donde la gran familia se juntaba a beber cerveza y tocar música. "¡Parecía que todos sabían tocar el piano!", dice entre risas. "Era una gran familia de clase trabajadora, con lo que los fines de semana era un gran refugio hogareño. Era la generación que vivió a través de dos guerras mundiales, con lo que tuvo que buscarse su propio entretenimiento."

Fue en ese salón delantero, en marzo de 1964, que comenzó a hacerse la historia musical. Davies tenía 17, un adolescente obsesionado por la ciencia ficción al que le gustaba juguetear con la electrónica "para hacer con pedazos de alambre cosas ridículas que no tenían ningún sentido". Recientemente se había comprado un pequeño amplificador de guitarra de color verde por la costosa

y yo crecimos en un matriarcado", suma de 10 libras que, en un día "Escribió el riff de 'You Really riendo con orgullo. "Me sentí más de angustia hormonal, averió con una hoja de afeitar. "Había tenido una pelea con mi novia y estaba lleno de furia, rabioso", recuerda. "En vez de cortarme las muñecas, ataqué al cono del amplificador, lo rajé de lado a lado, y quedé bas-

Got Me' en ese piano", explica Davies. "Lo probé con mi nuevo sonido y así fue como realmente comenzó todo."

El distorsionado y poderoso acorde que reverberó de la guitarra de Davies transformaría al roc-

En 1967, a los 20 años, Davies ya estaba empezando a sentirse quemado por la fama de The Kinks y su agenda de conciertos.

tante sorprendido de que siguiera funcionando. Le quedó este sonido rasposo, y me gustó."

Para ese momento, los hermanos Davies ya habían formado una banda con su amigo Pete Quaife en el bajo, y Ray ya había empezado a escribir canciones en el piano vertical de la familia. k'n'roll. Generaciones de músicos, de Pete Townshend de The Who a Tom Petty, le acreditarían su sísmica influencia. Jimi Hendrix le dijo a Davies que consideraba a la gracaión un punto de referencia, y Van Halen la versionó para su primer single. "Pensé que era asombrosa", dice Davies, soncomo un inventor. Algunas personas adoraron el sonido, otras lo odiaron, pero en cuanto lo pusimos en el contexto de la canción que Ray estaba escribiendo empezó a convertirse en lo que se convirtió, que fue un fenómeno. De todos modos era un momento fenomenal. Parecía que la clase trabajadora estaba rompiendo los moldes a través del arte, las películas, la música."

Lanzada en agosto de 1964, "You Really Got Me" ascendió rápidamente al tope de los rankings. Junto al siguiente single "All Day and All of the Night", catapultó a The Kinks al corazón de la escena pop londinense de los Swinging Sixties. "Parecía como si pudieras hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, vestir cualquier cosa", recuerda Davies. "Por eso me metí en la moda, porque descubrí que era una perfecta vía para expresarte. Música, moda y sombreros ridículos; todo es parte de este increíble período de la historia en el que levantamos la tapa de la sociedad."

Muy pronto, Davies se convirtió en figura regular del club londinense The Scotch of St James, donde pasaba el tiempo con gente como John Lennon y Brian Jones, de The Rolling Stones. "Cada noche era una fiesta", dice. En Living on a Thin Line, Davies escribe con total sinceridad sobre su "ávido deseo" de mujeres tanto como sus relaciones con hombres, incluyendo un "intenso romance" con Michael Aldred, uno de los presentadores del show musical Ready Steady Go! Aunque Davies recuerda la era como una de gran libertad personal, también sabía que la mavoría de la sociedad aún no había llegado a eso. "La homosexualidad no fue legal hasta 1967", puntualiza. "Pero de pronto me di cuenta de que había un montón de gente gay en el negocio de la música. ¡En la escuela ni pensé que pudiera ser posible! Este gran nuevo mundo se había abierto, porque a causa de que ser gay era ilegal era algo muy privado. Se volvió muy común ir a fiestas en las que la gente estaba experimentando con el sexo. No era una loca orgía abierta para todos, pero podías expresar la manera en que te sentías mucho más fácilmente."

Davies dice que le preocupa que hoy la gente joven no pueda experimentar una sensación similar de libertad. "No estoy seguro de que estemos en el camino correcto", dice. "Tengo hijos, y crecer es jodidamente difícil. Las presiones que sufren los jóvenes son probablemente mayores que nunca, ciertamente más que cuando yo estaba dejando la escuela." En estos días, dice, hay una mayor sensación de estar siendo observados y juzgados porque "estas complicaciones orwellianas han entrado en nuestras vidas." Davies tuvo él mismo una prueba de eso en diciembre del año pasado, cuando un tuit suyo Society (1968) y Arthur (Or the se volvió viral y causó furia y Decline and Fall of the British Empiconsternación. Escribió: "No es-

toy seguro de que este sea un tuit apropiado, pero en los 60 algunas modelos se afeitaron el pubis. Siempre me pareció un bajón. Siempre me gustaron las mujeres 'al natural". Davies recuerda las respuestas haciendo una aguda imitación de una matrona shockeada. "¡Ooooh, no podés hablar de vello púbico!", trina. "Nadie tiene vello púbico ya, no está permitido. ¡Lo debe haber dictado el parlamento!". Se encoge de hombros. "Son solo palabras."

Para 1967, a la tiema edad de 20 años, Davies ya estaba empezando a sentirse quemado por la fama de The Kinks y su interminable agenda de conciertos. Como se había convertido en algo así como una tradición de los Davies, se fue a la casa a escribir una canción en el piano vertical. La canción "Death of a Clown" fue lanzada como su primer single so-

lista, aunque también fue incluida

el disco Something Else by The

Kinks. Captura el creciente can-

sancio de Davies sobre la escena

de fiesta sin fin en que se había

convertido su mundo. "Viviendo

la vida de fiesta me sentía un poco

payaso", dice. "Después de un

tiempo te agota un poco. Pensás

en qué carajos estás haciendo.

¿Por qué le estoy pagando tragos a

esta gente? Cuando te ponés a

pensar y escribir sobre la vida... es

divertido, pero en la vida hay mu-

cho más que solo eso. La vida

puede ser divertida, pero también

Kinks estaba madurando como

banda. Discos como The Kinks

Are the Village Green Preservation

Para el fin de los sesenta, The

es un asunto muy serio."

"Crecí en el negocio de la música, y es

una locura. Tenemos que tocar la locura

para sacar algo de ella, y nos estimula."

mostración de la evolución de Ray como compositor: eran una examinación de lo que significaba ser inglés. "The Village Green Preservation Society trataba de una Inglaterra que había existido o no, o que quizás existiera en el futuro."

Más de medio siglo después, los interrogantes sobre la naturaleza de lo británico se han vuelto aún más pertinentes en la era del Brexit. Davies sigue estando fieramente orgulloso del lugar de donde procede. "Estoy feliz de ser inglés, haber nacido en esas islas", dice. "Tomé mucha inspiración de mi cultura de clase trabajadora, y de los comediantes y los políticos que surgieron de ella. No soy una persona muy política, pero pienso que es un sistema que se ha puesto un poco raro. Tenemos que desarrollar de algún modo conceptos más refinados sobre quiénes somos y sobre el universo.

Tenemos este increíble universo

delante de nosotros, y nos esta-

mos mintiendo unos a otros y ju-

gando juegos terriblemente ridí-

culos. Lo descubrí cuando tomé

ácido por primera vez, que te deja

ver a través de estas cosas. ¿De

verdad queremos una vida llena

propia visión del britanismo en el

single de los Kinks de 1985 "Li-

ving on a Thin Line", que le dio

su título al libro. Para entonces

estaba empezando a preocuparse

de que el grupo fuera poco más

que la banda de apoyo de Ray,

con lo que desgranó en la letra sus

sentimientos acerca de cómo la

relación se había vuelto una incó-

moda cuerda floja refiriéndose de

manera ostensible a Inglaterra.

"Ahora que otro siglo casi se ha

ido, ¿qué le vamos a dejar a los jó-

Davies escribió y cantó sobre su

de mentiras y mierda?"

componiendo. bol! Somos fanáticos del Arsenal, optimista con respecto al futuro."

vies resume lo que ha aprendido en seis décadas de rock'n'roll con una cita de la jazzera película de 2016 La La Land. "La clave es un toque de locura / Para darnos nuevos colores para ver", recita. "Crecí en el negocio de la música, y es una locura. Tenemos que tocar la locura para sacar algo de ella, y nos estimula al mismo tiempo que nos empuja a más locura. Quizá la verdad real esté en algún lugar dentro de toda esa locura."

\* De The Independent de Gran Bre-

venes?", canta Davies. La canción se ha convertido en un hit duradero de la banda, y fue utilizada de manera repetida con gran efecto en 2001 en el episodio "University" de Los Soprano. Davies está justificadamente orgulloso del tema. "Living on a Thin Line' trata de nosotros", dice.

Aunque The Kinks nunca se separaron formalmente, la relación entre los hermanos Davies siguió deteriorándose hasta que el grupo dio su último show en 1996. Cada uno continuó sus propias carreras en solitario, hasta que hubo algunas señales de acercamiento en diciembre de 2015, cuando Ray se unió a Dave en el escenario del Islington Assembly Hall de Londres para una rugiente versión de "You Really Got Me".

En dos años será el 60º aniversario de ese single que cambió el mundo, y Davies dice que, como los fanáticos de todo el planeta, mantiene los dedos cruzados, porque puede ser la ocasión perfecta para reunir a la banda. "¡Lo espero, de verdad!", dice. "Ray y yo hemos hablado del asunto... jy es posible!" El dúo fue fotografiado en las calles del norte de Londres, disfrutando una cerveza de Navidad durante la cuarentena de 2020, y Davies dice que luego de años de tensa rivalidad su relación se está re-"Nos llevamos bien", admite. "¡Hablamos de fútnacidos y criados... así que sí, soy

De manera sorprendente, Da-

taña. Especial para Páginal12.

1 SERIES

#### Elon Musk y los anillos

Elon Musk salió a criticar Los anillos del poder, la nueva serie sobre el universo de J. R. R. Tolkien de Prime Video... aunque la opinión podría estar más fundada en una rivalidad entre millonarios antes que en la visión de un fan: la plataforma pertenece a Amazon, propiedad de Jeff Bezos, con quien Musk mantiene una añeja competencia. "Tolkien se revuelve en su tumba", escribió el CEO de Tesla en Twitter. "Casi todos los personajes masculinos son o un cobarde, un idiota o ambas cosas. Solo Galadriel es



valiente, inteligente y bella". El comentario apareció en el medio de una pequeña tormenta que tiene que ver con la serie en el mundo digital. Mientras los críticos ofrecieron reseñas muy favorables a los primeros dos episodios de la serie, en el influyente sitio Rotten Tomatoes hubo un "bombardeo de reseñas negativas" que dejaron su rating en un pobre 39%. El debut arrasó con la audiencia, registrando una marca de 25 millones de espectadores solo en su primer día. The Rings of Power le costó a la plataforma de 1000 millones de dólares por cinco temporadas, convirtiéndola en la más cara de la historia.



#### Por Andrés Valenzuela

Hoy comienza Tango BA, el festival y mundial de tango oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y se extenderá hasta el 18 de septiembre. La apertura oficial será a las 19.30 con el show "Noche de leyendas" en la Usina del Arte (Caffarena 1), que tendrá dos ejes: un homenaje a grandes milongueros, otro a María Nieves y el regreso al evento del cantor Ariel Ardit, que llegará junto al sexteto del pianista y compositor Andrés Linetzky. En paralelo se desarrollará la primera milonga del Festival en el Parakultural (Scalabrini Ortiz 1331).

Tango BA es el principal evento mundial dedicado al género y, como tal, suele ser también el depositario de aspiraciones, frustraciones y reflexiones de la mayor parte del sector. Su edición de este año, ya en plena presencialidad pospandémica, parece pensada para dar por tierra con gran parte de esas críticas, aún si en el proceso sacrificó parte de su autonomía y su potencial.

Esta edición tiene varias innovaciones respecto a otras anteriores del festival. La primera es que el 70 por ciento de su programación surge de convocatorias federales lanzadas hace tiempo por Tango BA. De estas convocatorias resultaron elegidos músicos y bandas de distintas tendencias que cubren de un modo u otro los estilos musicales que plantea la Asociación de Compositores e Intérpretes de Tango, y también bailarines y coreógrafos, que hace rato pedían pista para mostrar propuestas que se corrieran de la norma que habitualmente proponía el festival. Esto parece muy positivo a primera vista, pero en la práctica supone algunos problemas. Por ejemplo, entre los elegidos en esas convocatorias figuran nombres de extensísima trayectoria en el tango, como Marisa Vázquez, Ariel Prat y Eliana Sosa. Figuras que, por peso propio, deberían ser programadas directamente por el Festival y no entrar casi a los codazos. Una convocatoria abierta, en general, busca dar espacio a los artistas

Hay un tema lateral en este punto y es que con la llegada de Natacha Poberaj a la dirección artística, los homenajes se orientaron únicamente a figuras de la danza y la milonga. Si el año pasado se perdió la oportunidad de hacer retrospectiva por los 20 años de la Fernández Fierro o los 25 de El Arrangue, esta ocasión también se pasarán por alto aniversarios de otros grupos y discos significativos para la actual generación. En cambio, la apertura del Festival de hoy tendrá aplausos -sin duda merecidos- para milongueros de la vieja guardia y una nueva celebración de María Nieves (tuvo otra

MUSICA Comienza Tango BA, el festival y mundial oficial

# El 2x4 vuelve a la normalidad

Los eventos arrancan con actividades en la Usina del Arte y el Parakultural. Se extenderán hasta el 18 de septiembre.

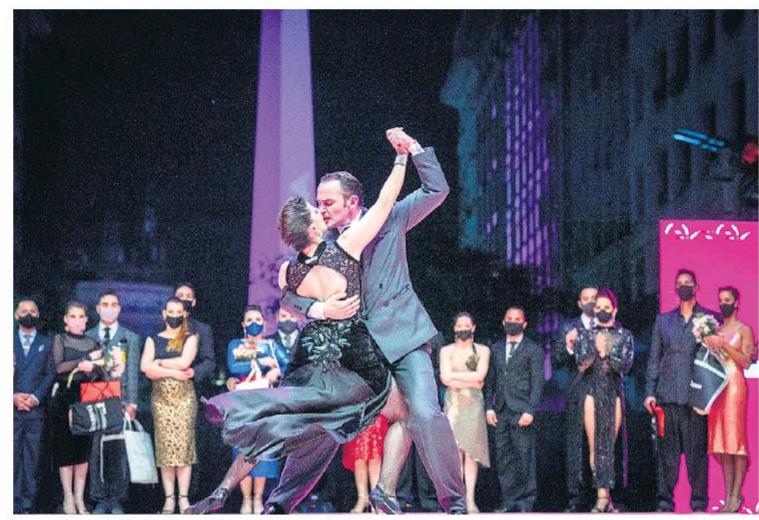

Tango BA es el principal evento mundial dedicado al género.

#### Documental sobre Nan Goldin contra la familia Slacker

## La crisis de los opioides

El documental All the Beauty and the Bloods- dencia sexual, que documenta las comunidades la familia de millonarios y mecenas de arte Sackler, se presentó en el marco de la 79ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se lleva a cabo hasta el 10 de septiembre. La película, dirigida por Laura Poitras, es protagonizada por Goldin, quien llevó adelante una fuerte campaña contra Purdue Pharma, la empresa farmacéutica de la familia Sackler, fabricante del analgésico Oxycontin, altamente adictivo. Este clan supo tener hasta siete salas del Museo Metropolitano de Nueva York con su nombre, y algunas otras en el Museo Louvre de París, hasta que se evidenció su responsabilidad en la crisis de los opioides que sacudió a Estados Unidos y que mató por lo menos a 500 mil personas.

Directora y protagonista estuvieron presentes en la premiere del film en Italia, que podría traducirse al español como "Toda la belleza y el derramamiento de sangre", y que recorre la vida y la carrera de Goldin primero, y su lucha por responsabilizar a la empresa del clan Sackler de la epidemia de opioides, después. Considerada una de las más prestigiosas fotógrafas contemporáneas, conocida por su trabajo sobre la sexualidad y las drogas, especialmente la serie La balada de la depen-

hed, que explora la carrera de la fotógrafa es- queer en la Nueva York de los años 70 y 80, Goltadounidense Nan Goldin y su rol en la caída de din revela su propia adicción a esos analgésicos opiáceos. Luego de volverse adicta y de sobrevivir a una sobredosis de fentanilo casi mortal, Goldin fundó en 2017 el grupo de defensa Pain (Prescription Addiction Intervention Now) con el fin de presionar a los museos y otras instituciones artísticas para que pongan fin a las colaboraciones con la familia Sackler, que lleva mucho tiempo apovando económicamente las artes.

> "Mi mayor orgullo es haber puesto de rodillas a una familia de multimillonarios en un mundo en el que los multimillonarios tienen una justicia diferente a la de la gente como nosotros y su impunidad es total en Estados Unidos. Y hemos derribado a uno, hasta ahora", declaró Nan Goldin en Venecia. Por su parte, la directora Laura Poitras, periodista de investigación confidente de los denunciantes Edward Snowden y Julian Assange, dijo: "Como cineasta que ha hecho trabajo político, respeto mucho lo que Nan ha decidido hacer, utilizar su poder e influencia en el mundo del arte para exigir responsabilidades y exponer esta filantropía realmente tóxica que hemos visto con la familia Sackler. Pero no son los únicos".

De Télam.

durante las finales del Mundial del año pasado).

Otro cambio respecto a ediciones anteriores es que Tango BA ya no tendrá sus propias milongas. Era una queja recurrente de los organizadores de estos espacios, que sentían que el Festival les restaba público, en lugar de apoyarlos. En lugar de eso, esta ocasión cada una de las dos asociaciones milongueras (AOM y MiSeSo) consensuaron con la organización una serie de espacios que Tango BA tomará como sede y "bendecirá" incluyéndolos en su programación diaria. Es un movimiento inteligente que acallará críticas, pero con el que también Tango BA cede la posibilidad de proponer una artística que no siempre va en el sentido del circuito tradicional. Así, el Festival renunció a potestad de marcar el paso y aportar a la novedad, pero ganó en número: la mitad de sus 30 sedes son milongas que funcionan habitualmente en la Ciudad.

En cuanto a la faceta competitiva, el Mundial, entrará en su recta final por estos días. Las preliminares se realizaron en todo el país y el extranjero a lo largo de los últimos meses y a los escenarios de la Usina llegarán para las rondas clasificatorias parejas de la Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Italia, Brasil, China, Filipinas, Ecuador, Costa Rica, Alemania, Bolivia, México, Japón, Venezuela, Francia, Nueva Zelanda, Armenia, Inglaterra y Corea del Sur. Las dos finales serán el sábado 17 y, como el año pasado, serán en un escenario montado frente al Obelisco. Esta actividad, además, será transmitida en vivo desde las redes del Festival.

Entre otras actividades, el festival contendrá varias perlitas, como la primera proyección de Nelly Omar, cantora nacional, dirigida por la sobrina nieta de la artista. Habrá presentaciones de libros, como Héctor Stamponi -Sus tangos en piano, o Ventanas del Presente Vol. 2, ambos en la Academia Nacional del Tango. También se realizará Spinettango, un tributo tanguero a Luis Alberto Spinetta, realizado por Santiago Muñiz y Los Altiyeros. Entre los conciertos destacan los de Eliana Sosa, Marisa Vázquez, Ariel Pratt, Karina Beorlegui, Lilí Gardés, Víctor Lavallén y su orquesta, Narcotango, el Octeto Atemporal, el musical La Falcón, y Ramiro Gallo. La programación completa y día por día estará en www.buenosaires.gob.ar/tangoba y todos los espectáculos requieren de reserva previa, desde las 72 horas previas al evento. Todos los espectáculos, además, se podrán ver en vivo y presencialmente, un regreso a cierta normalidad que el tango necesitaba fuertemente.

Por Silvina Friera

La escritura es una religión

practicada con devoción por

Mircea Cartarescu, ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, el máximo galardón que otorga la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalajara en México, "por su prosa imaginativa y desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan

en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periféri-

co en el paisaje europeo". El poeta, narrador y ensayista rumano, autor del cuento El ruletista y la trilogía Cegador, entre otros notables li-

bros, recibirá el premio, dotado de

150.000 dólares, en la inaugura-

ción de la edición 36 de la Feria, el

"Me siento muy feliz de recibir

este importante premio -declaró

el escritor rumano en una conferencia de prensa-. Realmente

agradezco el trabajo que realizaron los miembros del jurado, he

visto la lista de ganadores de este premio en ediciones pasadas, y sa-

ber que formo parte de una nómi-

na que integra a autores de la talla

de Nicanor Parra, Juan Goytisolo,

António Lobo Antunes, Claudio

Magris, Ida Vitale, Emmanuel

Carrère y mi compatriota Nor-

man Manea, es un honor y un pri-

vilegio para mí". El fallo del Jura-

do –integrado por Lorena Amaro Castro, de Chile; Marco Belpoliti,

de Italia; Javier Guerrero, de Ve-

nezuela; Maria Eunice Moreira,

de Brasil; Oana Sabo, de Ruma-

nia; Antonio Sáez Delgado, de

España, y Laura Scarabelli, de Ita-

lia- destacó que el poeta, ensayis-

ta y narrador rumano, elegido en-

tre 80 candidaturas, "es un escri-

tor multifacético de estilo maxi-

malista que se inserta plenamente

en la tradición de la literatura

mundial, interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras

tancia que tienen sus propios sue-

sábado 26 de noviembre.

Mircea Cartarescu, ganador del Premio FIL en Lenguas Romances

# Una prosa imaginativa y desbordante de ideas

El poeta, narrador y ensayista rumano recibirá el premio, dotado de 150.000 dólares, en la inauguración de la edición 36 de la feria, el sábado 26 de noviembre.



"Es un escritor multifacético de estilo maximalista", afirmó el jurado.

Gentileza FIL Guadalajara

Ciclo Luis García Berlanga en la Sala Leopoldo Lugones

### Genio de la comedia satírica

y lectores en todo el mundo". Al escritor nacido en Bucarest en 1956 le costó mucho en la tín (Avda. Corrientes 1530) ha adolescencia hacerse de una biorganizado un ciclo denominado Luis García Berlanga, la risa blioteca porque no tenía dinero para comprar libros. Como su maamarga, que se llevará a cabo del miércoles 7 al miércoles 14 dre le daba cada día algunas monedas para un bocadillo, con cinde septiembre. El ciclo está inco o seis días de esos bocadillos tegrado por siete largometrajes nunca comidos se compraba un liy un corto del genial realizador bro. Hasta que poco a poco, suespañol, en copias restauradas y mando el dinero de los bocadillos enviadas especialmente desde que nunca comió, logró tener una Madrid. Autor de un cine tan estantería de libros. También frecáustico como popular, enraicuentaba la biblioteca del barrio; zado en los esperpentos de Vaen poco menos de un año la había lle Inclán y en las pinturas neleído entera. No hacía otra cosa gras de Goya, Berlanga fue el que leer. Bucarest, en la narrativa creador de varias de las mejores de Cartarescu, aparece como "la películas de la historia del cine ciudad más triste del mundo". En español, entre ellas Plácido (1961), El verdugo (1963) y la una entrevista con Páginal 12 con motivo de su participación virtual serie iniciada por La escopeta nacional (1978), todas en tánen el Filba Internacional 2020, aclaraba que más que rumano se dem con su guionista y amigo Rafael Azcona, otro maestro de definía como bucarestino, es decir, "habitante de las ruinas". la comedia satírica. "Con Ber-Cartarescu destacó la imporlanga desaparece un testimonio

La Sala Leopoldo Lugo- fundamental de la España del si- lario cotidiano, de nuestra mines del Teatro San Mar- glo XX", expresó el presidente del rada al mundo. Berlanga elevó gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo del fallecimiento de Berlanga, en 2010. "Su genio inconfundible, su estilo provocador, irónico y lúcido forman ya parte de nuestro vocabu-

la comedia al más alto rango de la creación y, como en la sabia tradición clásica, supo hacernos reír señalando el espíritu de una época con una profundidad extraordinaria".

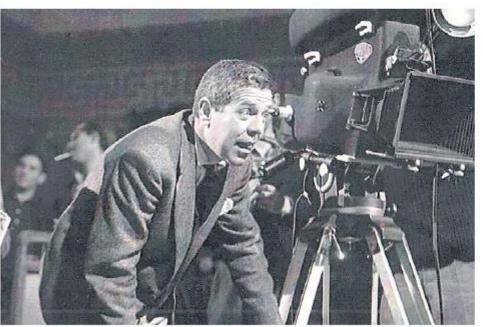

Berlanga elevó la comedia a lo más alto de la creación.

ños en su producción literaria desde que en 1973, a los 17 años, comenzó a escribirlos en su diario personal. La pasión por los sueños le viene de su madre, una mujer sin estudios que ahora tiene 93 años y que en su juventud fue campesina. "La poesía está para ayudar a las personas en tiempos de tristeza", afirmó el ganador del Premio FIL en Lenguas Romances durante la conferencia de prensa en la que participaron medios de comunicación de México, España y varios países de América Latina. "Necesitamos la poesía porque nos pone en contacto con la empatía, el valor y la humanidad en estos tiempos difíciles", agregó el escritor rumano.

Cuando ganó el premio Fomentador en 2018, Basilio Baltasar, presidente del jurado, escribió que la narrativa de Cartarescu es "exuberante y pulcra, barroca y nítida, irónica y terrible, tierna y cruel". "Su ciclo novelesco elabora la pasmada conciencia del gozne contemporáneo y abarca en su incesante evocación el delirio, la demencia y las visiones de un hombre sin atributos heroicos. Un hombre abrumado por la inminencia en la proteica, sinfónica y épica celebración de la última frontera literaria", planteaba Baltasar sobre la obra de Cartarescu, que ha publicado más de treinta libros, entre los que se destacan los cuentos Nostalgia y Las bellas extranjeras y las novelas Lulu y Solenoide.

En septiembre llegará a las librerías uno de los libros más esperados del escritor rumano: El ala derecha, el volumen que cierra la trilogía Cegador, considerada la obra maestra de Cartarescu. "Para mí escribir es un proceso interior, mi cuerpo es una gran mano al servicio de ideas que me llegan, es un instrumento", explicó el escritor rumano y aclaró que escribe a mano "sin pensar en cuántos ejemplares ha vendido o cuánto dinero voy a ganar".

"Sentarme a escribir es una dicha y un placer y esa es la principal recompensa", aseguró el autor rumano más importante de la actualidad, un hombre que sabe que seguiría escribiendo "aunque no quedara nadie que supiera leer, incluso aunque fuera la última persona en el mundo".

#### Por Laura Gómez

El actor Gustavo Masó nació en Palermo Viejo v se define como un pibe de barrio que jugaba a la pelota con sus amigos. Le gustaba mucho contar anécdotas y su superpoder era transformar lo dramático en humor. "Me encantaba hacer reír", confiesa. En esa breve semblanza de su juventud ya hay varias claves para entender al Masó de hoy: el interés por el barrio, la cercanía con sus vecinos, el histrionismo a flor de piel. Algo de eso podrá verse en su obra Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada, que se presentará los sábados 10 y 17 a las 21 en el Teatro del Pasillo (Colombres 35).

A los 15 años, Masó empezó a trabajar en una fábrica de galletitas como cadete y durante su época de estudiante se nutría mucho del cine argentino; admiraba a actores como Pepe Arias, Luis Sandrini o Biondi, sin imaginar aún que él mismo se convertiría en uno, hasta que empezó un curso de guía de turismo en la ciudad.

"Hice de todo y no esperé a que me llamaran. Yo digo siempre que nunca se me cayeron los anillos porque no uso."

Además de aprender mucho sobre Buenos Aires, su cultura, sus monumentos y su arquitectura, entendió que había algo de pararse frente a la gente que le resultaba fascinante. Los típicos discursos turísticos le parecían "un plomazo" por ser demasiado acartonados, entonces decidió imprimirles un tono coloquial e incorporar algunas bromas para atenuar sus nervios.

En 1979 empezó a estudiar de manera privada con Claudia Kricun -profesora del Conservatorio Nacional de Arte Dramático- v allí se encontró con las teorías de Stanislavski, Grotowski y Strasberg. Se inició como actor en 1981 en La Manzana de las Luces y desde entonces no paró nunca. Asistía al teatro con mayor frecuencia y le encantaba ver cómo los actores se podían transformar en otra cosa arriba del escenario. "Me atraía la posibilidad de ser otros personajes y contar otras cosas más allá de mi propia historia".

Su trayectoria es tan vasta como ecléctica e incluye experiencias en teatro, radio, cine y televisión. "Cada disciplina por la que pasé me fue nutriendo. Creo que la cultura argentina está muy TEATRO Entrevista al actor y dramaturgo Gustavo Masó

# "No sirve de nada acumular cosas'

Presentará su obra Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada los sábados 10 y 17 a las 21 en el Teatro del Pasillo.

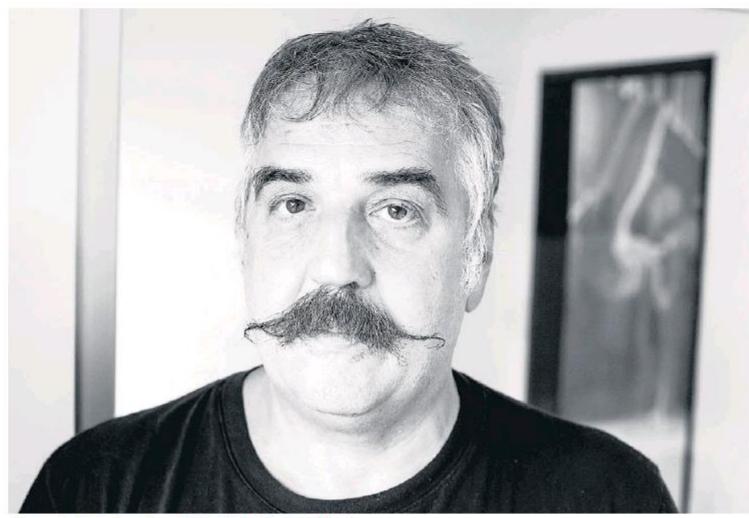

"Para mí el, barrio es la patria", afirma Gustavo Masó.

segmentada, hay poca gente que haga de todo: algunos se dedican a escribir o a hacer radio, pero no conocen otras disciplinas", asegura. Sin embargo, como muchos de sus colegas, señala que a veces resulta difícil vivir exclusivamente del teatro: "Hice de todo y no esperé a que me llamaran. Yo digo siempre que nunca se me cayeron los anillos porque no uso. Fui vendedor de llaveros, trabajé como ayudante de jardinero, hice una revista durante diez años en Caballito y un programa de radio en FM La Tribu que se llamaba Caballito de batalla", enumera.

Para Masó el barrio es un pilar fundamental y durante años fue un activista de gran intensidad: participó en la organización de la Fogata de San Juan, la Noche de los Poetas e incluso formó parte de una murga. "Para mí el, barrio es la patria. Me parece importante mantener costumbres como el saludo, tomar mate en la vereda, charlar con los vecinos. Esto mucho antes del uso de la palabra 'vecino' por parte del macrismo, claro. El barrio no como algo vinculado al marketing sino como una expresión genuina de lo más cercano", dice, y reivindica la murga, ya que "está muy desvalorizada y suele ser bastante criticada por cuestiones antiguas".

En 1980, dramaturgos de la talla de Osvaldo Dragún, Roberto Cossa y Carlos Gorostiza se juntaron para dar inicio al histórico ciclo Teatro Abierto. Más tarde convocaron a un concurso abierto de obras con seudónimo. En lo que hoy define como "un acto de inconsciencia", Masó envió Hasta que hagamos el sol, la primera obra de su autoría con solo 24 años. "El texto era un monólogo

en la voz de una mujer que le hablaba a una planta y la secaba al mostrarle su propia realidad. Hablaba de salir a la calle, encender todos los departamentos oscuros y armar una gran luz con el pueblo, porque en esa época todos estábamos escondidos y aterrorizados. Fue antes de Malvinas y estaba ese temor de que te agarraran y te hicieran desaparecer. Fue un fenómeno teatral increíble, había filas de dos o tres cuadras para entrar. La bomba en El Picadero y lo que pasó después terminaron po-

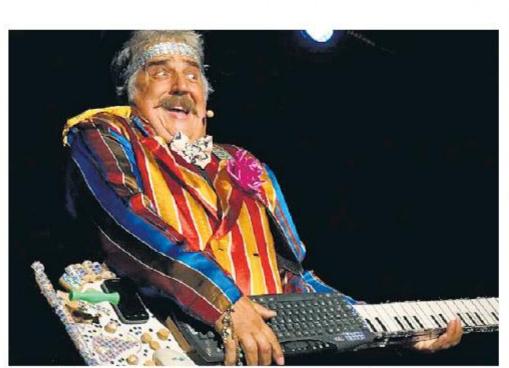

Las canciones de la obra fueron compuestas en la pandemia.

tenciando el ciclo, todo el arco teatral se puso a disposición del movimiento", recuerda.

Antes de la pandemia, Masó tenía planeado viajar a España con su obra Hacelo. Cuando llegaron las restricciones por la covid, entendió que ese espectáculo había llegado a su fin y se puso a escribir nuevas canciones. "Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada surgió porque la pandemia me llevó a pensar que esto de acumular cosas no sirve para nada. Una vez escuché a un actor invitado a la mesa de Mirtha Legrand que decía: 'Cuando yo no era nadie usted me invitó y la respeto por eso'. ¿Cómo que no era nadie? Esto de no ser nadie porque no sos conocido es muy terrible. Esa es la base de la obra. Yo trabajo mucho en poder ser, sin importar si soy conocido por diez o por cien mil".

La obra también puede leerse como una crítica hacia el verticalismo que el mundo promueve en distintos ámbitos. "Uno suele mirar el arte en forma vertical y yo quiero verlo en forma horizontal, tenerlo al lado -dice-. Mi generación fue criada en esta mirada verticalista del mundo, donde hay un grupo de iluminados en el Olimpo y después estamos todos los demás en un rincón, escondidos, esperando a ver si algún día llega la luz. En el campo cultural sucede muchísimo. No creo que sea así, esto debemos sostenerlo entre todos. El problema es que muchos quieren estar en ese Olimpo, aun si implica ser inquilinos y no propietarios. En la obra aparecen los Dueños de la Cosa, quienes escribieron un contrato que nadie leyó pero todos cumplimos. Es una cuestión cultural muy fuerte. Creo que es al revés: cuando vos estás mirando todo el tiempo hacia arriba, te perdés lo que pasa a tu alrededor. Es un error de construcción, de educación y de poder".

Masó, recientemente declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, considera que "para ser artista primero hay que ser buena persona" y que "el arte tiene la misión de transformar el mundo, transformarlo en algo mejor, en algo soñado". Hace poco trabajó dentro de la gran maquinaria de Disney Jr, como parte del elenco de la obra Nivis, amigos de otro mundo, que se presentó en el Gran Rex. Dice que lo trataron muy bien y que en el camarín siguió escribiendo sus cosas. "Uno se nutre de todo para poder ser un mejor intérprete. A veces cumplo con lo que hay que hacer pero, mientras tanto, sigo pensando lo que quiero decirle al mundo".

Quiero vaciarme de todo y llenarme de nada puede verse los sábados 10 y 17 a las 21 en Teatro del Pasillo (Colombres 35). Reservas al 1151140524.

Por Ana Aldaburu \*

El colectivo Estrella del Oriente en el Centro Cultural Kirchner

#### La condición migratoria puede ser una metáfora de lo humano, de su desarraigo, de sus disyuntivas, de sus metamorfosis. Emigrante-migrante-inmigrante; aquel que abandona, aquel en tránsito, aquel que ingresa: red semántica, la del nomadismo, que adquiere en el Antropoceno tintes siniestros. Según datos de las Naciones Unidas, la cantidad de migrantes ascendía en 2020 a 272.000.000 de personas. Bajo estas condiciones, necesidad y libertad parecen ser las dos caras de una misma moneda, los móviles de aquellos que buscan otro horizonte presionados

Hace ya más de diez años el colectivo Estrella del Oriente puso en obra su proyecto acerca de la problemática de los migrantes llevando a cabo una operación conceptual que irónicamente desenmascaraba la enorme situación de inequidad entre las obras de arte y aquellos desterrados de las fronteras de su propia cultura.

por el descarte del capitalismo con

su creciente lógica destructiva.

Estrella del Oriente retoma ahora la problemática pero para profundizarla y circunscribirla aún más al mundo en donde opera, el del arte, reinventando la Ballena y multiplicando su intervención en un juego de cajas chinas. Crecen los efectos exponenciales del capitalismo ahora financiero, y de la globalización: en una sociedad donde domina el fetichismo de la mercancía no puede haber un verdadero sujeto humano; es el valor, en sus metamorfosis -mercancía y dinero- el que constituye el verdadero sujeto (según Anselm Jappe en La sociedad autófaga). Esta nefasta condición subtiende la operación artística de Estrella del Oriente. ¿Qué vale más? Los girasoles, de Van Gogh, o una familia de recolectores de un país de la periferia? El mundo del arte, la "institución", se convierte en el microcosmos de una nave, La Ballena –; una alusión a Jonás?- que condensa las múltiples relaciones que la conforman y a la vez, a la manera de un metamuseo, es laboratorio de reflexión, de teoría y praxis de sus propias condiciones de posibilidad, operando sobre una materia viva, híbrida, marginal.

Tal como lo muestran las maquetas y diagramas desplegados en la sala, en la nave La Ballena, a través de ese concentrado institucional se ponen en acción dos procesos (según Nathalie Heinich en Signature et authentification): uno de ellos es ontológico, de artificación, el que hace franquear al migrante la "frontera" entre el no-arte y el arte y lo convierte en obra-de-arte; y el otro funcional, de legitimación, habilitándolo como obra-dearte-curador. La institución, con su carga disciplinar, teológica y por ello y sobre todo metafísica se muestra en su accionar como la facilitadora de un nuevo pacto fáus-

# Una nave/museo que recaló dentro de un museo

Daniel Santoro, Juan Carlos Capurro, Pedro Roth, Tata Cedrón, María Negro, Roberto Plate, Ana Aldaburu: juegos entre arte y política.



El aula de prácticas artísticas para inmigrantes, de Estrella del Oriente.

### Desde el 9 de septiembre en el CMA de Avellaneda

## Exposición de Mirta Kupferminc

una selección de obra reciente de Mirta Kupferminc, en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, en San Martín 797. Se trata de un recorrido

Partir... ¿a dónde?, 2020 (det.), de Mirta Kupferminc.

que, según explica la artista, fue concebido como una suite, con un despliegue y una dinámica más parecida a la de una pieza musical que a la contemplación de cada trabajo en forma aislada. Aunque

El viernes 9 de septiembre, a las 18.30, se todas la obras guardan relación entre sí, uno de los inaugura la exposición El afuera del adentro, sentidos de la exposición es que el nexo lo vaya descubriendo cada visitante, para recomponer y reescribir esa suerte de texto que configura la muestra. Según escribe M. K., "quien recorra este conjun-

to encontrará fronteras que demarcan un 'afuera' y un 'adentro' que nos advierten que no siempre somos nosotros quienes podemos elegir de qué lado estar" [...] "El título del conjunto fue tomado de un artículo de Silvia Hopenhayn, en el que la escritora reflexionaba acerca de la vida en los balcones durante el confinamiento por la pandemia".

La artista visual Mirta Kupferminc (Buenos Aires, 1955) es hija de padres inmigrantes sobrevivientes de Auschwitz, Exilio, identidad, migración, memoria y derechos humanos son los temas que atraviesan sus obras. Fundó y dirigió LABA-BA, laboratorio

de arte y cultura judía (como parte de LABA global). En 2018 fundó la agrupación de artistas Gráfica Insurgente. Recibió numerosos premios locales e internacionales.

tico transformando los modos de ser de los viajeros.

Queda abierta la pregunta acerca de las bondades del cambio. Y algo de eso vislumbran sus pasajeros: el baño Plate, una polémica obra de los 60, creación de uno de sus miembros al que tienen acceso a través del "Espacio de arte y prácticas", será el punto ciego, el espacio de la protesta, de lo inconfesado, de la reticencia, de la desconfianza, ya que el trabajo de "conversión" habilita el desahogo de las frustraciones y sospecha de los pasajeros. ¿Podrán cumplir sus aspiraciones de libertad? ¡Perderán su identidad o sólo serán maniobras temporales de subsistencia? ¡Saldrán enriquecidos con las experiencias y las clases que en el tránsito ascendente a la manera platónica a través del domo Guggenheim los conducirán desde el mundo retiniano sensible al descarnado mundo conceptual y a aquel último del arte decolonial y de las minorías del que irónicamente son sus reflejos? ¿De qué nuevas subjetividades, de qué nuevos modos estamos hablando? ¡Podrán mercantilizar sus heces, indignarse ante la pobre liebre muerta de Beuys? ¿Saldrán ilesos? ¿Es un viaje que contempla un regreso a lo local, a las ítacas de estos nuevos ulises?

Citas y guiños constantes al mundo del arte: la recepción de los migrantes que arriban en la balsa de Gericault, las obras de la historia del arte, la fabricación de la Merde de migrant, el mundo del arte vernáculo con la inversión de dos de sus obras paradigmáticas, la clase magistral, el baño legitimador del urinario de Duchamp, múltiples lecturas y múltiples preguntas. De modo lúdico e irónico Estrella del Oriente abre las apuestas, explorando perspectivas inestables y aún contradictorias, dando cuenta de la heterogeneidad de nuestro presente, poniendo en crisis los estereotipos y modos de representación en este concepto de arte que en su contenido mismo, en su ser reflexivo de metamuseo, trasciende las fronteras. Resuena en ello aquel pensamiento de W.T. Adorno: "El arte que llega a si mismo... rebasaría el arte y se consumaría en la vida recta de los hombres".

\* Lic. en Filosofía. Integrante del colectivo Estrella del Oriente, junto con Juan Carlos Capurro, Tata Cerón, María Negro, Roberto Plate, Pedro Roth y Daniel Santoro. Texto de "La Ballena. El metamuseo", en el C. C. K., hasta marzo.



#### Contratapa

Por Rodrigo Fresán Desde Barcelona

UNO Cada vez que surge el tema/pregunta –y surge seguido- en sobremesa poblada o sobrecama a solas, Rodríguez responde sin dudar. La cuestión/enigma a develar, en público y en privado, es quién te gustaría ser de no ser quien eres.

Y Rodríguez no duda: la primera opción es "casi cualquiera que no sea yo".

La segunda opción es Ringo Starr, a quien Rodríguez (además de reconocerle un gran talento y simpatía de sólo haber necesitado un único y breve y perfecto solo de batería de apenas trece compases y más o menos quince segundos) considera el tipo más afortunado de la historia de la humanidad.

La tercera es Ripley.

DOS Y cuando Rodríguez dice Ripley no se refiere a ese explorador un tanto payasesco del ¡Aunque usted no lo crea!

Tampoco fantasea cambio de sexo y salir a pelear contra aliens como empoderada Ellen Louise Ripley (además falta mucho para que nazca). No: Rodríguez se refiere al por siempre impune Tom Ripley. Criatura y creación de Patricia Highsmith y, seguro, uno de los personajes más influyentes de la literatura. Ripley -querible y detestable a partes iguales pero, finalmente y casi desde el principio admirado-es uno de los primeros malos-buenos de la ficción e iniciático en la puesta en práctica de aquella teoría de que tan sólo una fina línea separa a un hombre honesto amateur del más profesional de los criminales. Ripley quien, a su manera, desciende directamente de esos testigos activos que son el Ishmael fascinado por la pasión del Ahab de Herman Melville o del Nick Carroway seducido por la fantasía del Jay Gatsby de Francis Scott Fitzgerald (porque necesita, siempre, que al-

guien lo active y lo movilice y lo convierta en el más vampirizado de los vampiros) y sin quien no podrían existir los posteriores Hannibal Lecter o Patrick Bateman o Walter White o todos esos simpáticos sicarios en, por citar apenas unos pocos, Grosse Pointe Black, Matador o Barry. Y de no ser por él, tampoco querríamos tanto a Bill Murray o a Christopher Walken. ¿Y qué es lo que hace a Tom Ripley ser más Tom Ripley que nadie? Fácil y volviendo a lo del principio: la necesidad incontenible de no ser Tom Ripley para, así, poder serlo. Así, lo conocemos (y Rodríguez se reconoció en él) cuando leyó la primera de sus aventuras, hasta entonces más conocida como A pleno sol. Aunque,

## Homo **Talentoso**

en el original y desde 1955 (nada es casual, el mismo año en que Vladimir Nabokov lanza al camino a ese exquisito perverso que es el Humbert Humbert de Lolita), titulada The Talented Mr. Ripley. Y sí, atención, cuidado: ya desde el título se elogia a un asesino. Y es que de eso trata la novela: del talentoso Tom Ripley cuyo talento -ejecutándose entre el frío cálculo y la caliente improvisación- es el de demostrar una y otra vez que el crimen no solo paga sino que paga muy bien y en efectivo.

TRES Y así Rodríguez volvió a las cinco novelas del hermoso monstruo y empezó por el principio. Y, claro, se

> acordaba bien de tramas y del personaje; pero no del grand style de Highsmith (a quien recordaba, apenas, como magistral narradora) para iluminar sus claroscuros, contradicciones, dudas ocasionales y certezas absolutas. Y superado enseguida un mínimo reparo moral (que, seguro, hoy lo vuelve inaceptable para hipersensibles millenials) celebrary envidiar su absoluta felicidad de bon vivant y su apreciación por todo lo que es bello y por lo tanto deseable en mujeres y en hombres.

Y, sí, de tanto en tanto, alguien viene a complicarle su vida. Y a Ripley no le queda otra que volver a simplificarla y salir a salirse con la suya con una muerte o dos. Y después, claro, retornar a su chateau Belle Ombre, casado con rica heredera quien tiene la impresión de que su marido no le cuenta todo lo que hace, pero tampoco parece importarle demasiado el saberlo, y mejor así y

dejarlo que se dedique a sus cositas y la deje en paz. Y Rodríguez, de nuevo, fue feliz siendo Ripley una vez

Y hay que decirlo: con cada una de las novelas que siguieron a la primera, sus tramas resultan cada vez más improbables; pero, al mismo tiempo, Ripley es cada vez más verosímil y auténtico y, claro, envidiable y deseable y Ri-

CUATRO Y, claro, queriendo ser Ripley, queda elegir cuál de todos los Ripley conocidos se quiere ser. A Rodríguez nunca le convenció el de Alain Delon (a quien, además,

atrapan al final cambiado de la película); el de Dennis Hopper le pareció más Hopper que Ripley; y el de Matt Damon, un tanto demasiado frágil. Su favorito (aunque, claro, ya un poco contaminado por su Valmont en Las amistades peligrosas y su Gilbert Osmond en Retrato de una dama) es el que jugó John Malkovich en Ripley's Game. Ahora, dentro de poco y en formato serie, Ripley volverá con el rostro de Andrew Scott (bien elegido en principio: porque fue tanto el Moriarty de Sherlock como el amoroso sacerdote aterrorizado por los zorros de Fleabag).

Ya veremos, hay tiempo, se dice Rodríguez.

Además, aunque Rodríguez se parezca tanto a Philip Seymour Hoffman (quien en la versión de The Talented Mr. Ripley de Anthony Minghella tuvo el rol del desagradable Freddie Miles a quien Tom Ripley despacha sin demora), lo bueno de desear ser Ripley es que parte de su talento pasa por tener el rostro de cualquiera y que cualquiera se le parezca. Sólo hay que cruzar esa fina línea para ser como él.

CINCO Y así Rodríguez siguió siendo, por ósmosis lectora, tan talentoso cuando días atrás (colándose en la rueda de prensa de Anagrama) Rodríguez se... uh... agenció muy en plan Ripley flamante edición del Diarios y cuademos 1941-1995 de Patricia Highsmith. Y, claro, allíestá todo. La joven trepadora y depredadora sexual llegando a Manhattan. La posesiva poseída con un mismo rostro contemplándose en espejo deformante de la pupila de los demás a quienes manejar y reescribir desde, muchas veces, el extranjero geográfico o psicológico. La creadora de héroes y heroínas (el librofavorito de Rodríguezentre todos los suyos es El temblor de la falsificación) confundidos pero a la vez reconociendo yreconociendo la anormalidad de lo normal o la normalidad de lo anormal. La genial y convencida de que "La mayoría de la gente no puede apañárselas con la sesera que le ha sido concedida" y de que "El mundo está lleno de gente que nopuede dominarlo, ni afrontarlo". La Patricia Highsmith, a lo largo y ancho de toda su vida, jugando a ser muchas Patricias Highsmith sin jamás dejar de ser ella y, durante las campanadas del el 31/12/47, alza su copa y proclama: "Mi brindisde Año Nuevo: portodos los demonios, lujurias, pasiones, codicias, envidias, odios, extraños deseos, enemigos espectrales y reales, el ejército de recuerdos, con los que batallo; ojalá nunca me den tregua".

Y Rodríguez, conmovido, lo hizo a un lado.

Fue entonces cuando un perro mordió el libro y se zambulló en la piscina del club y lo soltó para que se hundiese en el fondo azul claro y cloro. Y Rodríguez (en un momento tan ripleyesco) contempló ahí abajo el rostro de Patricia Highsmith, sosteniendo un gato, sonriéndole desde el fondo de las abisales profundidades de su talento, y habiendo resuelto aquel viejo y podrido y principesco dilema del ser o no ser. Respuesta: ser, pero sabiendo ser ese otro. Ese esencial y definitivo y acaso insospechado y sospechoso pero, al final, culpablemente inocente o inocentemente culpable uno mismo.

A Novel of Suspense THE TALENTED MR. RIPLEY PATRICIA HIGHSMITH "THE BLUNDERER" and "STRANGERS ON A TRAIN"

pley.

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Pro- Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. pietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$600, recargo interior: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. \$25.

